



S/2.50 S/3.00

UN MINISTERIO SANTIVÁÑEZ **Titulardel Interior advierte** a generales que bajas en PNP se harán bajo sus disposiciones

#### **LUCHA VENEZOLANA TRASCIENDE FRONTERAS.**

MITINES MULTITUDINARIOS EN LIMA, MADRID, MÉXICO, BUENOS AIRES, RÍO DE JANEIRO, MILÁN, BRUSELAS, BOGOTÁ, PANAMÁ, REPÚBLICA DOMINICANA Y ENTODA VENEZUELA.

# **ELMUNDO** CONTRA **MADURO**

#### **ENTREVISTA DESDE CARACAS**

Delsa Solórzano, Lideresa de la **Plataforma** Unitaria Democrática (PUD) de Venezuela

"Después de 25 a'ños de socialismo del siglo XXI la nación comprendió queel socialismo no es el camino".

PÁGS. 10-11Y14-15









# **ACTUALIDAD**



"La ley 32058 estableció que las elecciones de 2026 deben convocarse 365 días antes, es decir, abril de 2025, para realizar los comicios internos, pero tranquilamente se pudo ajustar los tiempos y mantenerlo a 270 días antes".

JOSÉ NAUPARI WONG. Especialista en derecho electoral

# Los partidos tradicionales sueñan con resurgir en 2026



Apra, Acción Popular, PPC, Fuerza Popular, Somos Perú y Alianza Para el Progreso alistan sus cartas para acceder por la puerta grande a Palacio de Gobierno.

RICARDO MONZÓN KCOMT

Tansolo ocho meses nos separan de la fecha en que la presidenta de la República, Dina Boluarte, por mandato constitucional (art. N° 118) tendrá que convocar a las elecciones generales de 2026.

Especialistas en Derecho y procedimiento electoral han alertado que, en vista del alto número de partidos políticos inscritos y habilitados para ser parte de la lid, podrían alcanzar la segunda vuelta candidatos que alcancen menos del 10%, por lo que la formación de alianzas figura como una alternativa a tomar en cuenta para sumar votos, a pesar de la necesidad de sumar 1% por cada agrupación que conforme la coalición, tal como señala la normativa vigente.

En ese marco, las agrupaciones políticas más tradicionales del Perú, con amplia experiencia en procesos electorales, se preparan para ofrecer una carta de aspirantes que los haga evocar sus sueños de victoria. Apra, el Partido Popular Cristiano (PPC), Acción Popular (AP), Somos Perú, Alianza para el Progreso (APP) y el mismo Fuerza Popular (FP) buscan dar la sorpresa. ¿Cómo se están preparando?

#### GANAR O MORIR

Los dos primeros han superado recientemente procesos de inscripción. Tras los contundentes resultados en contra que atravesaron en 2021 (no obtuvieron el mínimo de 5% de votos válidos), perdieron su



■ DE VUELTA AL BARRIO. Los partidos políticos de siempre se alistan para tener opciones en 2026, a ocho meses de la convocatoria.

afiliación al sistema de registro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y tuvieron que recolectar firmas para reinscribirse, lo cual lograron en marzoy mayo, respectivamente. Después de la muerte de Alan

Después de la muerte de Alan García, en abril de 2019, el Apra ha ido perdiendo protagonismo. Cinco años más tarde, todo apunta a que volverán a apostar por un García para retomar el rumbo. El 16 de julio pasado, la hija mayor de Alan, Carla, confirmó que "me encantaría ser presidenta del país, pero siempre que me sienta respaldada por mi partido, por el Perúy rodeada del mejor equipo", en una entrevista con el canal trujillano Sol TV.

Ha recibido el respaldo de figuras como Mauricio Mulder. Aunque, a la interna, también asoma el empresario minero Roque Benavides, quien no ha descartado encabezar 77

"En 2026 es posible que un candidato con 8%, que antes terminaba en sexta posición, pase a segunda vuelta. Eso genera un problema de legitimidad".



**ÁLVARO HENZLER** Presidente de Transparencia

. .

Delotro lado, el PPC también parece decantarse por un candidato fijo: Carlos Neuhaus. El actual presidente del partido, exitoso gestor de los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, ha recibido la bendición de toda su agrupación. Lourdes Flores Nano, lideresa histórica del PPC, señaló el 10 de julio en Canal N que no será candidata a ningún cargo público porque "ya he cumplido mi ciclo electoral en la vida" y que, más bien, "voy a acompañar al liderazgo del partido, tanto en la promoción actual de Carlos Neuhaus, como en el intento de sumar".

el intento de sumar".

Sin embargo, el exgobernador
Fernando Cillóniz también pinta
comoopción. Recientemente, en entrevista con Canal B, consideró que
es necesario que varias agrupaciones, incluida la suya, el PPC, formen
una alianza electoral "para evitar el

riesgo de caer en malas manos". En ese sentido, dijo que dialogó con el empresario Carlos Añaños, inscrito en Perú Moderno, para aunar esfuerzos.

Quien aparentemente no formará alianzas de cara a 2026 es AP. El partido de la lampa eligió por fin a su presidente, Julio Chávez Chiong. Justamente Chávez aseguró que someter á al plenario no formar alianzas con partidos políticos, pero sí con movimientos regionales.

movimientos regionales.
Elcandidato presidencial de APes una incógnita, como también lo es el de Somos Perú. El vicepresidente del partido del corazón, José Jerí, declaró a **Perú21** que, por el momento, en la interna del partido sevocea a los gobernadores de Lambayeque, Cusco y Loreto; Jorge Pérez, Werner Salcedo y René Chávez respectivamente, aunque podría volver a intentarlo el exfutbolista George Forsyth, quien mantiene su militancia. En este partido también milita el alcalde de Comas, Ulises Villegas, quien ha ganado notoriedad en redes sociales. Descartó que integren una alianza.

Las últimas dos agrupaciones tradicionales que pretenden ingresar a Palacio de Gobierno por la puerta grande en 2026 son FP y APP. Los fujimoristas se alistan para colocar nuevamente a un Fujimori a la cabeza. Aunque Keiko Fujimori ha anunciado a su padre como el candidato presidencial, suedad y los límites jurídicos de esa posibilidad hacen dudar a propios y extraños sobre la verosimilitud del anuncio.

En tanto, APP se alista para impulsar nuevamente a un Acuña como aspirante al sillón de Pizarro. Difícilmente no sea César Acuña, aunque el secretario general del partido, Luis Valdez, señaló que por el momento "no está en su cabeza" reintentar acceder a la máxima magistratura del país, sino que son Richard Acuña y la propia Lady Camones, actual congresista, quienes asoman por la palestra.

# Falta inversión en la lucha contra el narcotráfico en Perú

El presupuesto público para financiar la lucha contra el narcotráfico en el Perú hoy es insuficiente, aseguró el director de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Jaime García.

"El Estado comenzó a hacer una inversión importante en 2016, cuando destinaba US\$29 millones y su pico más alto fue de US\$191 millones en 2015. Pero, en la medida que se ha vuelto a reducir esta inversión en la lucha contra las drogas, los cultivos ilícitos han vuelto a subir", manifestó.

En tanto, el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, Hernán Lanzara, indicó que el aumento en

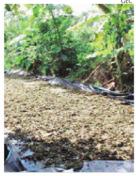

Se necesita más inversión

la superficie cultivada de hoja de coca y de la producción de cocaína plantea desafíos para la seguridad y gobernabilidad del país.

"Estos problemas se ven agravados por factores endógenos, como la pobreza y la falta de oportunidades económicas legales, así como por factores exógenos como la alta demanda de oro, cocaína y otros recursos naturales en el mercado internacional", añadió.

Asimismo, indicó que estas economías criminales impactan negativamente al distorsionar el mercado y "privar al Estado de ingresos fiscales necesarios para financiar servicios públicos".

# Liberan a Sada Goray que pagó coima para Castillo

La empresaria Sada Goray fue excarcelada ayer del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde permaneció desde mayo del año pasado en el marco de la investigación preparatoria en su contra por el pago de más de S/4 millones al exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Salatiel Marrufo a cambio de que se aprueben los proyectos presentados porsuempresa, Marka Group, ante el Fondo MiVivienda.

Goray abandonó el penal en la mañana luego de cumplirse una serie de trámites administrativos ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocara la orden de prisión preventiva de 30 meses y la reemplazara por un mandato de comparecencia con restricciones.

La propietaria de Marka Group fue detenida en mayo de 2023 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras su retorno de Estados Unidos. Según detalló posteriormente en una entrevista, Marrufo le solicitó el dinero "a pedido del presidente Pedro Castillo". "Me dijo que eran unas bolsas que tenian que armar y que parte de esa plata era para una planilla para el presidente ysus hermanos", comentó entonces la empresaria.

15.000 USD para cada

Asistir al One Young World

idea ganadora.

Summit 2025.

con actores clave.



# ¡Postula tu idea a VOCES y gana 15.000 USD!

Postula tu idea hasta el 14 de agosto de 2024

VOCES por la ConciencIA Digital busca aquellas grandes ideas que maximicen el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de Latinoamérica, fomentando su uso responsable, impulsando el cierre de la brecha digital o contrarrestando las múltiples formas de fraude, la desinformación, la discriminación en decisiones basadas en algoritmos o la sustitución de identidades.

#### Requisitos de participación

Tener entre 18 y 32 años.

#### **Premios**

Vivir en Perú, Colombia, Chile, Bolivia o Panamá.

Tener una idea individual o grupal que fomente el uso responsable y refuerce el desarrollo de las nuevas tecnologías.





Para más información sobre cómo participar, entra a

vocescredicorp.com







@voces.credicorp



(☑) info@vocescredicorp.com







# **CRÓNICA**



SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL. Trascendió que será la Sala de Derecho Constitucional la que verá la demanda para anular la inscripción del partido de Antauro Humala, pedido que la Fiscalía de la Nación le ha hecho a la Corte Suprema.

Pugna en A.N.T.A.U.R.O. Humala ha expulsado y amenazado de muerte al presidente del partido y segundo en el 'Andahuaylazo'. Marco Vizcarra lo acusa de golpista y antidemocrático.

FACEBOOK ANTAURO

# El golpe de Antauro

CARLOS CABANILLAS LEÓN

l inicio había dos partidos. Además de A.N.T.A.U.R.O. se estaba forjando el partido P.E.R.U. (Partido Etnocacerista Revolucionario Unido). Pero P.E.R.U. no concretó ningún comité. Y, más bien, obstaculizó el proceso de la otra agrupación. Cuando finalmente los reservistas se

inclinaron por la opción de A.N.T.A.U.R.O., nombraron a Marco Vizcarra como su presidente y representante legal. Fue el pasado 12 de diciembre de 2023

Pero, conforme el partido fue hacién dose cada vez más conocido, las incendiarias opiniones de Antauro Humala fueron encendiendo las alarmas judiciales

El reciente pedido de la Fiscalía de la Nación para que la Corte Suprema declare ilegal a A.N.T.A.U.R.O. empezó como una investigación el pasado 13 de marzo. Aquel día, la Fiscalía le envió una carta a Vizcarra. La misiva solicitaba que se informe el rol y función del ciudadano Antauro Igor Humala Tasso dentro del organigrama partidario. Vizcarra respondió que Antauro no formaba parte del CEN (Comité Ejecutivo Nacional) ni tenía un cargo dirigencial en el partido. Y que sus beligerantes opiniones eran las de un militante más. Sin embargo elfiscaladjunto supremo, Luis Alberto Germaná, pidió un informe detallado y documentado del caso, incluyendo copias cer-tificadas de todas las actas levantadas en las sesiones llevadas a cabo por el partido.

Presionado, Vizcarra le envió una carta notarial a Humala el 17 de abril, en la que le solicita "que se abstenga de brindar declaraciones antidemocráticas y violentistas a nombre de nuestro partido político y de organizar reuniones públicas con personas ajenas'

No era solo un tema de egos. La carta notarial explicaba que, a partir de las declaraciones de Antauro, "la Fiscalía de la Nación ha iniciado un proceso de investigación para dejar sin efecto la inscripción del partido, por razón que existen indicios de una conducta antidemocrática por parte de los 'di-

Pero Antauro Humala no solo no se morigeró, sino que le declaró la guerra

#### ANTAURO CONTRA VIZCARRA

El mismo 18 de abril, una denuncia presentada por dos militantes buscó la sanción de Humala por haberse "autoconvocado, autoelegido y autodispuesto a formar sus propias bases partidarias como A.N.T.A.U.R.O. en Cajamarca". La presencia de un par de empresarios cajamarquinos afines al etnocacerista habrían sido el factor

Sin embargo, el pedido de expulsión y desafiliación no dio resultado. Ya para entonces, Humala manejaba el Tribunal de Ética y Disciplina del partido, órgano autónomo encargado de velar por el cumplimiento del es-

Es sabido que el CEN está partido en



Antauro intentó ahorcar al 'Paiche'. "Conchatumadre, sin mí no eres nadie, basura, te voy a matar", le dijo. El 'Paiche' ha recibido amenazas en su casa. Llamadas, mensajes".



Vizcarra le envió una carta notarial a Humala solicitándole que se abstenga de brindar declaraciones antidemocráticas v violentistas a nombre de nuestro partido político".

dos. Una mitad la lidera 'El Paiche'. La otra, Antauro. En el último Congreso partidario, llevado a cabo del 18 al 20 de julio, Antauro expulsó a su exsocio. Pero este suspendió el congreso con

una carta dirigida al JNE. Las intenciones de Antauro son ungirse como indiscutido presidente a partir de un nuevo congreso parti-

Las fricciones entre ambos han llegado a las manos. Y más. En una reunión de promoción en el Círculo Militar del Perú, en Salaverry, el pasado mes de marzo, Antauro intentó ahorcar al 'Paiche', entre gritos y riñas de reservistas, "Conchatumadre, sin mí no eres nadie, basura, te voy a matar" eran las palabras que decía, desaforado. Cuando finalmente lograron separarlos, el etnocacerista lucía fuera de sí. El escándalo fue de tal magnitud que Humala tuvo que ser expulsado del local

Posteriormente, el 'Paiche' ha recibido amenazas en su casa de Chorrillos. Llamadas, mensajes y recados misteriosos que han hecho que tema por su vida. No sería el único amenazado dentro del partido. Entre sus 'fieles' se cuenta una treintena de militantes. Parece poco, pero es lo suficiente como para inclinar la balanza a su favor.

Gente cercana a Humala afirma que su carácter ha ido empeorando por su creciente ritmo de consumo de cannabis. Una rutina a la que habría arrastrado a su círculo más intimo. Un reciente incidente en la comisaría de Barranco puede dar fe de ello. También aseguran que Antauro se

ha 'alzado' por el poder que tiene. No solo no hace el trabajo partidario de hormiga, que implica recorrer pueblo por pueblo. Tampoco quiere viajar a ciertos lugares si no es en camioneta, con su hijastro y la anuencia de su boyante cuñado agroexportador. Y con sus dos perros bulldog franceses.

#### ANDAHUAYLAZO AL CINE

Como el 'Paiche', muchos otros reservistas sienten que Antauro se ha querido apropiar de la gesta del 'Andahuaylazo'. "Eran 160, pero Antauro dice que lo hizo solo", cuenta un exre-

Marco Antonio Vizcarra Alegría, alias 'Paiche', fue el número 2 del 'An-dahuaylazo'. Es un capitán en retiro. Y era amigo de Antauro desde que compartieron la misma promoción en el Ejército. A raíz del 'Andahuaylazo', purgó prisión por 16 años por los delitos de rebelión, secuestro y arrebato de armas de fuego. No solo organizó y comandó a las huestes etnocaceristas, sino que se encargó también de sustraer las armas de la comisaría y distribuirlas entre los reservistas.

Un grupo de reservistas busca contar la verdadera historia del 'Andahuaylazo'. Entre los planes está escribir un libro y hasta hacer una película. Y ese también ha sido un elemento de dis-

cordia con la facción de Antauro. La facción del 'Paiche' busca expulsar a Antauro y renombrar al partido como Alianza Nacional Contra la Impunidad.

Pero el problema mayor es el riesgo de la inhabilitación. De proceder, la inhabilitación alcanzaría a la dirigencia. Y también a la militancia, más aún si se atribuye un rol dentro del partido. Sobre todo si se concluyen responsabilidades penales individuales.

#### EN MANOS DE LA SUPREMA

Como el aún presidente de la agrupación, Vizcarra buscará defender legalmente al partido hasta el final ante la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema. Él aún aspira a ser diputado. Pero es consciente de lo difícil que será imponerse a Antauro y su facción. El etnocacerista buscará hacer lo propio, sin duda, a pesar de que su propia presencia es el elemento antidemocrático a los ojos de la Fiscalía de la Nación. Se siente confiado, dicen fuentes cercanas, porque cree que igual podría ir de invitado en otro partido, como, por ejemplo, el de Roberto Sánchez. Opciones no le faltan. Aunque tampoco será sencillo que lo aterrice en sus propios términos.

Por increíble que parezca, el propio Antauro está a un paso de inhabilitarse a sí mismo.

# CÓMIC

# **LA BATALLA DE JUNÍN 200 AÑOS**



# LA BATALLA DE JUNIN 200 AÑOS



# ESTE MARTES 6

## **Reclame gratis**

Celebrando los 200 años de la Batalla de Junín, Perú21 y Caja Huancayo presentan las proezas del ejército libertador en versión cómic.

Una oportunidad diferente de conocer esta gesta histórica.

Elaborado por el reconocido ilustrador Mechaín Doroteo.

Caja Huancayo

## UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



# LAS VERDADES DEL **NUEVO MINISTERIO DE** SEGURIDAD PÚBLICA

No es un simple cambio de nombre de ministerio. Detrás se esconde un proyecto para acumular más poder y tener el control de todos los operativos que realice la Policía bajo el pretexto de la 'seguridad pública'. Santiváñez anunció que pases al retiro extraordinario se harán bajo sus disposiciones.



OSCAR QUISPE

ntre el viernes y el sábado, todos los generales de la Policía se reunieron en la región Ica con el ministro del Interior para hablar, entre otras cosas, del nuevo proyecto del gobierno: el cambio de nombre de la cartera al de Ministerio de Seguridad Pública

Juan José Santiváñez —fiel a su estilo y con un verbo florido— ex-plicó "los beneficios" de cambiar el portanombre de su despacho, en la Plaza 30 de Agosto en San Isidro, al de Ministro de Seguridad Pública. Sin embargo, después de la reunión, la mayoría de generales PNP salió con más dudas que certezas y las mismas se las hicieron saber a Perú21.

Uno de los peligros encubiertos del nuevo ministerio gira alrededor de aglutinar poder en la figura del ministro en desmedro del comando policial. Es decir, hoy por hoy, la obligación de todos los jefes policiales es informar a la comandancia general de los operativos realizados en contra de organizaciones criminales; sin embargo, ahora la obligatoriedad de informar no acabará en el rango del director general de la PNP, sino que llegará hasta el titular de Seguridad

En el nuevo proyecto, enviado ya esta semana al Congreso de la República, también se hace una precisión en lo que serán las nuevas funciones. Hasta ahora, el Mininter solo producía Inteligencia de caracter político para el ministro del Interior y esta se compartía con otras oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional. Sin embargo, ahora se producirá Inteligencia contra las nuevas amenazas de caracter 'nacional', función que hoy es cubierta por la PNP. Esto, refieren algunos oficiales presentes durante el cónclave de Santiváñez, obliga la creación de nuevos 'cuerpos de seguridad' que tendrán un linea-

miento político y como jefe máximo al ministro de Seguridad Pública.

#### COMANDO SIN AUTONOMÍA

Para que este plan del gobierno se haga efectivo en su totalidad, el primer paso es cortar cabezas incómodas cuanto antes. "No solamente pretendemos fortalecer la disciplina dentro de la Policía Nacional, sino también apartar los criterios ajenos a la institución", dijo durante la semana Juan José Santiváñez. El viernes, durante el cónclave de generales, dio más detalles de este supuesto fortalecimiento y advirtió que se "ha iniciado la revisión (extraordinaria) de los legajos de los alféreces hasta generales para determinar la idoneidad de los que deben seguir formando

parte de la institución policial". La Policía Nacional tiene tres eventos importantes a fin de año, según la ley 1267 de la PNP: las bajas, los ascensos y los cambios de colocación. Los pases al retiro extraordinarios no están regulados bajo la ley policial, "La extraordinaria es un abuso, le tirarán el dedo a oficiales,

yo quiero que le den de baja a este, a este", dijo a este diario un oficial de muy alto rango. Y no le falta razón, pues el viernes en Ica el ministro Santiváñez dejó claro cuál será el criterio que tiene que primar en esta poda extraordinaria.

"El comando policial, quienes son los responsables de la evaluación, tendrá en cuenta todos los criterios previstos en la ley para tomar la más justa decisión en este proceso(...), pero que quede claro que uno de los criterios es el cumplimiento de las disposiciones que mi gestión ha dispuesto y que tienen que cumplirse a cabalidad", ordenó en Ica el ministro.

Oueda claro que el aún ministro del Interior se entromete en la autonomía de la Policía, pues a un proceso extraordinariole agrega el ingrediente del criterio subjetivo de su gestión. ¿Será acaso que el actual altomando de la PNP, integrado por los tenien-tes generales Víctor Zanabria, Oscar ArriolayJhonnyVeliz,dejaráqueJuan José Santiváñez concrete su pretensión de borrar a decenas de oficiales de un solo porrazo y personalizar a la Policía según su antojo?

Lo que no les ha dicho Santiváñez a los generales en el cónclave es que esta idea de fortalecimiento de la PNP tiene su génesis en un proyecto presentado en enero de 2021 por el padre del ministro. En un análisis al proyecto del Instituto Iberoamericano de Seguridad Ciudadana - ONG de Juan José Santiváñez Marín, coronel en retiro de la PNP—, se exhiben las mismas preocupaciones que ahora Juan José Jr. verborrea desde el despacho al que llegó después de ganarse la confianza de la presidenta Dina Boluarte, a la que en los últimos meses la autonomía policial le ha traído más de un problema judicial.

#### Jefe PNP de inteligencia antidrogas es sacado del puesto

Las jugadas del gobierno para seguir debilitando a la Policía Nacional se vuelven cada vez másevidentes

Este último jueves 1, el comandante general PNP Víctor Zanabria dispuso que el coronel PNP Segundo Argomedo Vásquez, quien se desempeñaba comojefede Inteligencia en la Dirandro, sea removido de su puesto y reasignado en otra unidad.

El oficio, que lleva la firma del director de Recursos Humanos de la institución policial, informa que "por la causal de necesidad de servicio" Argomedo ahora debe pasar a formar parte del Fondo de

Vivienda Policial (Fovipol). Será reemplazado por el coronel PNP Raul Pizarro Ramon, quien desde el año pasado for-ma parte del grupo Grecco. Segundo Argomedo, bauti-

zadotambién como 'Jair', cuentaconunagranexperienciaen la lucha contra el narcotráfico y las drogas.

Élsesumóenenerodeeste añoalequipoespecialcontra lacorrupciónen el poder PNP cuando el coronel Harvey Colchadollevabalabatuta.

ElexministrodelInterior

Rubén Vargas se pronunció en sus redes sociales reclamando porestecambio.

"Estándesmantelandoala Policía Antidrogas sinningún criterio técnico", mencionó



■ EXPERIENCIA. Argomedo enfrentó al narcotráfico.



HERENCIA. El proyecto del papá del ministro es la génesis para el nuevo plan de su hijo ahora conver tido en ministro

suboficiales con título de abogado podrían convertirse en oficiales bajo el nuevo plan del ministro Santiváñez.



Ricardo Valdés Exviceministro del Interior

#### "El proyecto de ley es realmente patético"



Me parece que lo que quiere poner en práctica la presidenta y el ministro del Interior es una suerte de efecto publicitario. Es un mamarracho lo que ha planteado el ministro de Interior a través de la presidenta. No sirve para nada. . Con este proyecto no se va a conse guir ningún cambio en los niveles de inseguridad del país. No aporta nada. Solamente será un gasto, nada más.

El proyecto de ley es realmente patético. No es una medida urgente ni necesaria. Creo que la presidenta debe sentirse engañada por lo que ha recibido por parte del ministro del Interior. No sé lo que pretende el ministro. Me parece que le ha vendido humo a la presidenta y la presidenta lo ha absorbido. Esto es un bluf, es una pompa de jabón, no sirve

En lo que se refiere a la sustentación del proyecto, solamente toma como ejemplos a Costa Rica y a Panamá. En todo el mundo, en Europa y en América Latina, los ministerios que ven los temas de seguridad son los ministerios del Interior.

Interior no es Policía. Interior es más que la Policía. Interior es también migraciones, autoridades políticas, uso de armas y explosivos de uso civil, bomberos. Por esa razón, esa denominación se cambió hace muchos años. Cuando era el Ministerio de Gobierno y Policía se cambió al Ministerio del Interior

Lo único que va a ocurrir es mayor confusión y un gasto innecesario en logos, papelería, banderas. Cosas que cuestan mucho dinero que tiene que ver con el marketing.

Cluber Aliaga Exministro del Interior

#### "Está demostrando absoluta ignorancia en seguridad pública"



El concepto de seguridad pública es un concepto antiguo que se con-solidó en la monarquía. El concepto de seguridad pública centraliza el poder en el gobernante. Los presidentes que siguen centralizando el poder, sobre todo el poder de la fuerza del orden y de las fuerzas militares, a veces han utilizado esta doctrina de seguridad pública para instaurar dictaduras. Plantear que volvamos a la teoría

de seguridad pública es un retroceso. El que está en el ministerio no sabe lo que es seguridad porque está planteando una doctrina desfasada. Él es abogado, es civil. Este señor está demostrando absoluta ignorancia en lo que es seguridad pública, y los asesores también.

El nombre del Ministerio del Interior es más adecuado porque la Policía Nacional no solamente brinda seguridad pública, sino también brinda seguridad al aparato burocrático y a las fronteras. Aparte de eso, resguarda el orden interno, que está relacionado con el normal funcionamiento del Estado.

Quien crea la Policía no es la ley del Ministerio de Interior; es la Constitución. Y la Constitución les entrega las funciones a las Fuerzas Armadas y a la Policía, de tal manera que la función de seguridad pública y orden interno no es exclusiva del ministerio. És exclusiva de la Policía. El encargo del orden interno no lo tiene el Ministerio del Interior, que es un organismo administrativo; lo tiene la Policía Nacional.

Carlos Morán Exministro del Interior

#### "El ministro tiene la obligación de explicar qué pretende hacer"



Más allá del cambio de nominación del Ministerio Interior, tenemos que ver cuál es el obietivo. Hay que explicarle a la ciudadanía qué se pretende hacer porque hay dos viceministerios dentro del Mininter. El Viceministerio de Orden Interno y el de Seguridad Pública. Yo entiendo que también habría que cambiar el nombre a ese último viceministerio.

No conozco qué es lo que se pre-

tende con esto. Si van a modificar toda la estructura orgánica del Ministerio del Interior o va a haber otros cam-

bios. Yo creo que los asesores deben explicar qué se hará, pe ro, en realidad, si es un cambio de nombre, no quisiera que sea solo una especie de cosmético.

El Ministerio del Interior tiene que ejecutar políticas, gestionar los recursos necesarios parala Policía Nacional, para que pueda atender todas sus carencias logísticas de infraestructura.

Lo que nosotros necesitamos es una continuidad de una política de seguridad. A la ciudadanía no le interesa el nombre con el que trabajen. Lo importante es un servicio de calidad y que bajen los índices de inseguridad.



Hayque explicarle a la ciudadanía qué se pretende hacer. Si es un cambio de nombre, no quisiera que sea solo una especie de cosmético".



# **OPINIÓN**





#### www.peru21.pe

#### **CORTITAS.**

#### PODEMOS PERÚ

#### Juntos y revueltos

En vísperas de la distribución de las comisiones ordinarias del Congreso, la bancada de Podemos Perú oficializó la incorporación del exacciopopulista **Darwin Espinoza**, investigado por la **Fiscalía** por su participación en el grupo **'Los Niños'** afín al golpista **Pedro Castillo** y el mal uso de recursos públicos del Parlamento para promover la inscripción de su movimiento **Adelante Áncash**. Allí en Podemos se reencontrará con otros "infantes": Jorge Flores Ancachi y José Arriola. Dios los cría yellos se juntan.

## CÉSAR ACUÑA No habido

Y, mientras en La Libertad avanzan con la recolección de firmas para revocar al gobernador regional **César Acuña**, este se encuentra en calidad de no habido. No participó en las festividades por el aniver sario patrio en la región y todo indica que habría viajado a otros lares al amparo de su licencia de 40 días que está tomando por partes. Una de ellas, cabe recordar, regía del 28 de julio al 8 de agosto, así que ni lo esperen... por ahora.

#### **ROHELVS. EDWIN**

#### Disputa por Cerrón

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, le ha remitido una carta notarial a su paisano, el congresista **Edwin Martínez**, para que rectifique su declaración respecto de que él sostendría con versaciones con **Vladimir Cerrón**, quien hoy cumple 303 días en la clandestinidad. "No lo conozco", ha señalado Sánchez

#### CHAT.21



**ANTHONY LAUB** Experto en temas de energía

Nuevamente Petroperú registra pérdidas en el primer semestre. ¿Qué hacer ahora con la empresa estatal?

Petroperú registra un nuevo semestre con pérdidas de más de US\$450 millones. Se desconoce la situación del componente más relevante de la Refinería: la unidad de Flexicoking. Luego del pedido de su directorio que, entre otros, buscaba deshacerse de activos, mudar la empresa a Talara y convocar a una gestión privada, no hay avances. Solo han incorporado un di-rector que ni es financista ni especialista en empresas en crisis; es abogado. La petrole-ra sigue perdiendo mercado: menos del 25% y el Ejecutivo no dice mucho. ¿Qué hacer? Con este gobierno, lamentablemente, solo seguir subsidiando

#### ZOOM.21



¡NO BAJEMOS LA GUARDIA! Niños menores de 5 años fueron inmunizados contra la poliomielitis, influenza, neumococo y otras enfermedades por brigadas del Ministerio de Salud en el complejo deportivo Ollantaytambo del distrito de Ate, que, además, dieron charlas a los padres de familia sobre los cuidados para los peques de la casa.



DIRECTORA: CECILIA VALENZUELA
DIRECTOR DE PUBLICACIONES ESPECIALES: JAIME BEDOYA
DIRECTOR DE PRODUCTOS DIGITALES: ÓSCAR MALCA

Editor central de Política: Dan Flores. Editor de Contenidos e Investigación: Óscar Quispe.
Edición digital: Esther Vargas, iris Mariscal. Editor de Mundoy Cultura: Mijaji Palacios. Editor de
Economia&Empresas: Nicolás Castillo. Subeditores de Política e Investigación: Patricia Quispe.
Alvaro Reyes. Crónicas: Valerie Vásquez de Velasco y Carlos Cabanillas. Redactores: Luis Villanueva,
Juan Carlos Chamorro, Pablo Vilcachagua, Fabiana Sánche, Natalia Izama, Joma Cálaga, Mayra
Calderón, Pierre Jeanneau, Shirley Cayetano y Cris Vilchez. Editores Audiovisuales: Javier Zapata.
Contenido Elaborado por Media Chirimoya S.A.C. Avenida Reducto 1363, piso S. Mirafores.
Publicidad: 926936169 Impreso en la Planta Pando de Empresa Editora El Comercio S.A. Jr. Paracas
N°530, Pueblo Libre, Limaz L. Los artículos firmados y/o de opinión son de exclusiva responsabilidad
de sus autores. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. Hecho el
Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2002-3607

#### BUENA GOBERNANZA





# Hacia una gestión presupuestaria verde



NELSON SHACK YALTA Economista y excontralor general de la República.

El cambio climático y sus consecuencias en el Perú han dejado de ser un riesgo? ¡Definitivamente no! Son las crisis en los ámbitos político, económico y social las que desvían nuestra atención de estos problemas y sus efectos inevitables. Además, la incapacidad de las instituciones para res ponder adecuadamente a las demandas de la sociedad impide resolver estos desafíos; así, el cambio climático sigue siendo una amenaza crítica que requiere nuestra atención urgente.

La región de América Latina y el Caribe es una de las más vulnerables del mundo a los efectos nocivos del cambio climático, y Perú destaca por exhibir siete de las nueve características de vulnerabilidad reconocidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: 1) zonas costeras bajas, 2) zonas áridas y semiáridas, 3) zonas expuestas a inundaciones y sequías, 4) ecosiste-mas montañosos frágiles, 5) zonas propensas a desastres, 6) zonas con alta contaminación atmosférica urbana y 7) una economía dependiente de los ingresos generados por la produc-ción y uso de combustibles fósiles. Con ello, es evidente que nuestros ecosistemas y las poblaciones que dependen de ellos son extremadamente frágiles

¿Podemosentonces reducir progresivamente los efectos nocivos del aumento de las tem-peraturas promedio, las sequías prolongadas, el deshielo de los glaciares con el consecuente aumento del nivel del mar o la fragilidad de nuestra biodiversidad? Sí. Pero tenemos que trabajar seria y sostenidamente. Recordemos que, en marzo de 2023, nos sorprendió el ciclón Ŷaku, con sus intensas lluvias, inundaciones y huaicos, afectando seriamente las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Áncash, Lima

Esta realidad nos obliga a diseñar e imple-mentar políticas públicas transversales adecuadamente financiadas. Estudios recientes sobre el gasto público en cambio climático en el Perú estiman que en 2023 el gasto ascendió a más de 12 mil millones de soles, equivalentes al 1.2% del PBI y al 5.5% del presupuesto público total de ese año. Aunque la tendencia del presupuesto es creciente y existen avances en el desarrollo normativo e instrumentos de gestión, también se observan importantes áreas de mejora para cumplir con nuestros compromisos climáticos y garantizar la transparencia y rendición de cuentas

Por ejemplo, un instrumento esencial, aún endiente, es la Estrategia de Financiamiento Climático, que permitiría mejorar la planifica-ción financiera y definir mecanismos de monitoreo sobre la cobertura y calidad de dicho gasto, lo cual es crucial.

Si bien no hay estudios detallados sobre la efectividad del gasto público ambiental, parece que enfrentamos problemas similares al gasto público. Esto se debe, en primer lugar, a la falta de una administración pública calificada y meritocrática, normas y procedimientos engorrosos, gestión ineficiente de los presupues tos, y medidas improvisadas, como la creación de un ministerio de infraestructura sin estudios previos completos ni discusión adecuada, que suelen ser avasalladas por un discurso político populista. Además, la baja ejecución presupuestariaes preocupante: a julio último, solo el 38% de las inversiones programadas se habían ejecutado.

En segundo lugar, la efectividad del gasto público es cuestionable. De lo que se gasta, no todo se gasta bien; una parte significativa se pierde por corrupción e ineficiencia. Por último, de aquello que se gasta correctamente en términos legales, solo una parte consigue resultados efectivos. Esto, a menudo, se debe a problemas en el diseño de las políticas públicas y a las significativas limitaciones en la capacidad de coordinación intergubernamental, intersectorial, interinstitucional y multiactor con que se despliegan dichas políticas. ¿Qué hacer entonces? Una medida espe-

cífica que el gobierno debería tomar prontamente es implementar un proceso de presu-puestación verde, que ponga en operación procedimientos e instrumentos presupuestarios apropiados para la transvers alización de la problemática del cambio climático en la acción estatal. Y eso pasa por evaluar el impacto cli-mático y ambiental de las políticas presupuestarias y fiscales, y alinearlas con los compromisos nacionales e internacionales asumidos.

Este tipo de presupuestación implica incidir en todo el ciclo presupuestario, lo cual es fundamental en el ciclo de las políticas públicas. En la región, solo cinco países aplican presu-puestación verde (Chile, Colombia, Honduras, México y República Dominicana). En cambio, en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a la que aspiramos ingresar, 24 de los 36 países encuestados ya lo

No inventemos la pólvora: aprendamos, adaptemos y mejoremos las buenas prácticas, y sobre todo tengamos la valentía y la convicción de hacer los cambios institucionales que nuestro país necesita ante el riesgo de ver afectados nuestro ambiente y sociedad.



**Perú21** es un medio independiente comprometido con la verdad. Dedicado a generar contenidos útiles, comprometido con la defensa y promoción de la democracia, la economía de mercado y los derechos civiles.

EL DERECHO AL REVÉS

## Haka haka huu



CÉSAR LUNA VICTORIA Abogado Profesor universitario

n Lima eran las diez de la noche de un viernes de noviembre; en Wellington serían las tres de la tar-de del día siguiente. El Westpac Stadium estaba 📕 repleto, nunca se habían reunido 35 mil personas para un partido de fútbol. Ese viernes (o sábado) empa-taríamos a cero con Nueva Zelanda, con muchas dudas, apenas tres disparos al arco. El primero fue el más emocionante: desde la izquierda a media cancha Yotún lanza un centro hacia el punto penal, sobrepasa a los centrales y Farfán empuja la pelota, pero tan despacio que el arquero Marinovic la desvía justo en la línea de gol. La misma ju-

gada 48 años antes: pase de Chumpitaz y Perico León, entrelos centrales, sombrea al arquero Cejas y fue gol contra Argentina. En 1969 bastaba con empatar el siguiente partido en Buenos Aires para clasificarnos al mundial de México y... nos clasificamos. En 2017 en Lima teníamos que ganar el partido de vuelta contra Nueva Zelanda para clasificarnos al mundial de Rusia y... nos clasificamos. Pero en el partido de ida, ese viernes (o sábado), recién empezaba la historia. En el túnel de salida de los jugadores, el árbitro Geiger miraba con respeto, Rodríguez no entendía qué pasaba, Gallekodniguez no ementia que pasaba, Gane-se sonreía nervioso y Tapia se disforzaba. Un grupo les gritaba: "Ka mate, ka ora, ka ora / Tenel te tangata puhuruhuru / Nana i tíki mai / Whakawhiti te ra / A

upane ka upane / A aupane kaupane whiti te ra / Hiii". Si hubiese habido subtítulos, nos habríamos enterado de que en maorí significa: "Muero, muero, vivo, vivo / este es el hombre valiente / que trajo el sol / y lo hizo brillar de nuevo / un paso hacia arriba / otro paso hacia arriba / un paso hacia arriba, otro... / el sol brilla". La letra es de un poema de la mitología maorí, cuando dioses y hombres se mezclaban; la danza son movimientos

bruscos como en las artes marciales; aletean los brazos co-mo pájaros enormes antes de alzar vuelo; golpean sus pechos como los gorilas antes de pelear; abren ojos enormes que miran con furia; uno lanza frases que los demás contestan como consignas en mitin político; y unos te sacan la



lengua, larguísima como la de Simmons de Kiss, pero por más tiempo. Se le llama Haka y la hicieron costumbre los equipos de rugby de Nueva Zelanda a finales del siglo XIX; lo replicaron sus tropas en la Segunda Guerra Mundial antes de entrar en batal la y luego se extendió a todos los deportes. Aquel viernes (o sábado) de noviembre se había contratado a un grupo profesional para el Haka de rigor. Pero ahora lo hacen los mismos jugadores, míren lo en las Olimpiadas, en la previa a cualquier partido de Nueva Zelanda. El Haka ha invadido la vida social, precede el juramento de los repre-sentantes en el Parlamento y es rito obligado en las bodas.

Bien mirada, la estética del Haka es discutible y es una extravagancia inútil que no asusta al rival. Sin embargo, va ganando respeto. Ahora lo que vale no es la danza misma, sino la pasión. La celebran todas sus sangres, no solo aquellas de origen nativo; también los inmigrantes, como una liturgia de unidad y de identidad. Lo más parecido que tenemos sería "Contigo Perú", pero se va extinguiendo por falta de victorias y porque cuesta ser optimistas cuando estamos viviendo lo que vivimos, cuando las circunstancias aseguraban cosas mejores. El peor castigo es haber-nos dado cuenta de que nosotros mismos la embarramos. Por eso hay que mirar a otras naciones que, estando más divididas que no-sotros, encontraron en cosas cotidianas la fuerza para salir adelante. En la Sudáfrica ra-

cista, negros y blancos se mataban. Mandela desde el poder, dando ejemplo, perdonó a carceleros y enemigos, y llamó al gobierno a los mejores sin discriminación. Pero, a pesar de tanto liderazgo, lo que los unió fue el rugby y salir campeo-nes del mundo. El Haka en la vida social de Nueva Zelanda va en ese camino. Quizá, tanto como alianzas y pactos políticos para terminar tantas crisis, lo que nos hace falta es una de esas cosas simples de la vida, con la potencia para rescatar el orgullo de nuestros orígenes, que construya identidad, que restaure fuerzas, que incremente corajes, para dejar de mirar otros cielos, para construir vidas felices en estas tierras, para amanecer en una mañana eterna, desay unados todos, como soñaba Valleio.

#### EL ABC DE LA ECONOMÍA

## La necesidad de reformas estructurales



CARLOS PARODI

l mensaje a la nación por parte de la presidenta Boluarte fue extenso y tedioso. Para mí, la principal ausencia fue la nula mención a las reformas estructurales, que son imprescindibles porque son la única forma de conectar el crecimiento económico con el bienestar de todos. Si no mejoramos el funcionamiento de la salud, la educación, la inseguridad, la política y el Estado, entre otros, siempre seremos un país sin futuro para la gran mayoría de ciudadanos. Las reformas estructurales tienen como objetivo au-

mentar la productividad y mejorar el funciona miento de la oferta de la economía. La productividad mide el rendimiento por trabajador y ser más productivo significa ha-cer más con la misma cantidad de recursos. Y es eso lo que sostiene el crecimiento y el mayor nivel de vida en el mediano y largo plazo; por eso, las reformas no solamente se ubican en el campo económico, sino en aquellos sectores que permitan la conexión del crecimiento con el bienes-

Si se necesitan, entonces, ¿por qué no se hacen? Porque requieren consensos y decisión política de los gobiernos. Diseñar e implementar reformas es difícil. Nadie duda de la necesidad de reformar sectores como educación y sa-

lud para lograr mejoras en la calidad de vida de toda la población. Igualan oportunidades y forman el capital humano que sos-tiene el crecimiento económico futuro. Sin embargo, una reforma es un cambio. Y todo cambio

genera ganadores y perdedores. Si bien no existe un manual sobre cómo hacer reformas, van algunas ideas: primero, una adecuada comunicación por parte de los responsables de diseñar e implementar las reformas. La ciudadanía tiene que saber qué

"Los efectos de una reforma no son de corto plazo. Los gobiernos deben ser conscientes de ello. Es probable que algún gobierno posterior obtenga los beneficios. ¿Estarán dispuestos a ello?".

se va a hacer, cómo y porqué se va a hacer, en cuánto tiem-po se esperan resultados, etc. De lo contrario, no existirá el consenso necesario ni apoyo político para poder llevar a cabola reforma; más aún, de manera natural generará rechazo, pues, como en cualquier aspecto de nuestras vidas, las reformas significan cambios y, si vamos a cambiar, sopesamos los beneficios y costos del cambio. Eso debe estar claro para tomar la decisión. Aquí la estabilidad política es otro elemento fundamental. Los gobiernos cambian cada cinco años, pero, como las reformas requieren un tiempo de madurez, las nuevas autoridades deben mejorar y sostener las mejoras.

Segundo, las reformas institucionales, como la del Estado, no se pueden hacer de arriba hacia abajo, sino a la inversa; los afectados por la reforma tienen que opinar y ser parte de esta. Las reformas funcionan solo si existe algún grado de consenso entre las partes involucradas. Por ejemplo, ¿alguien estaría en contra de mejorar educación y salud? ¿Es un tema solo de más dinero para el sector? ¿Cómo mejoramos la calidad de los servicios educativos? abemos que sin inversión en capital humano no es posi-

ble pensaren aumentos de la productividad en el futuro. Tercero, la credibilidad es clave; por eso, la mayoría de las reformas se hacen al comienzo de los gobiernos y no hacia el final. El cuándo hacerlas importa tanto como el cómo hacerlas. Las reformas no se pueden hacer en un contexto donde la credibilidad de las autoridades está en caída. Por eso, la evidencia empírica muestra que es mejor aprovechar los buenos tiempos para hacer reformas.

Los efectos de una reforma no son de corto plazo. Los gobiernos deben ser conscientes de ello. Es probable que algún gobierno posterior obtenga los beneficios. ¿Estarán dispuestos a ello? Hacer las reformas es crucial, pero antes se requiere credibilidad. Cómo lograr la debería ser el principal tema del debate público en el Perú.

Quizá, tanto como

lo que nos hace falta es una de esas cosas

con la potencia para

rescatar el orgullo de

nuestros orígenes...".

simples de la vida,

alianzas y pactos políticos para terminar tantas crisis,

## Venezuela: dos lecciones para el Perú

CARLOS CABANILLAS LEÓN



La cincuentena de candidatos peruanos a 2026 haría bien en estudiar las elecciones venezolanas. Una organización impecable y una unidad a prueba de egos ha logrado ganarle en las urnas a toda la maquinaria chavista.

**NO.** En la campaña de 2006, el candidato Alan García atacó a Hugo Chávez para provocarlo. El expresidente quería demostrar que era un converso y no el socialista del 85. Y que no solo había cambiado, sino que ahora el estatista era su rival, el Ollanta Humala con polo rojo y dinero venezolano. Chávez pisó el palito y lo insultó. También declaró su público apoyo al comandante Humala. El resto es historia. Casi veinte años después, Dina Bouarte, la conversa de turno, perdió la valiosa oportunidad de repetir la fórmula de manual al tardar una semana en opinar sobre Venezuela. Mientras Milei, Bukele y hasta el zurdo Boric sumaron décimas de popularidad, la presidenta le regaló la cancha a su canciller. Qué mayor prueba de amor al modelo que el rechazo al grotesco fraude madurista. Qué mejor oportunidad perdida para recordarnos contrafácticamente la dictadura que quiso instaurar Castillo con su 'Toma de Lima'. Quizá la operación afectó su olfato político.

\*\*DOS.\*\* Launión y organización de la oposición venezolana está a años luz de los políticos.

cos peruanos. Mientas el fujimorismo insiste en nollevar personeros a todas sus mesas (lo hicieron en 2016 y repitieron el error en 2021), la oposición venezolana se preparó durante meses para tener presencia nacional y digitalizar todas las actas. Un método que habría que estudiar antes de que sea demasiado tarde. Y, si ben es cierto que aún faltan dos años de campaña, esperar hasta la segunda vuelta de 2026 para que una treintena de partidos ponga al Perú antes que a sus intereses es sintomático. No necesitamos 25 años de dictadura para unirnos: necesitamos unirnos para evitar 25 años de dictadura.

## **ENTREVISTA.21**

## **DELSA SOLÓRZANO**

**EXDIPUTADA** 

# No se puede ser neutral frente a la opresión. Nos convierte en cómplices"





CARLOS CABANILLAS LEÓN Periodista

## UNIDAD Y OPOSICIÓN.

Lidera la
Plataforma
Unitaria
Democrática,
la coalición
opositora a
Nicolás Maduro.
Y advierte que
seguirán en la
lucha contra la
dictadura.

#### Cuál es la última jugada de la dictadura?

Debo informar que el señor Nicolás Maduro acudió ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar, imaginese usted, un recurso de amparo a su favor. Cuando acá los únicos que necesitamos amparo somos los ciudadanos venezolanos a los cuales se nos ha violentado nuestro derecho a elegir.

#### Increíble. ¿Y cuál es el argumento que utiliza?

El argumento es que a él se le están violentando sus derechos por parte de las fuerzas democráticas que se niegan a reconocerlo como presidente. El tema es que nosotros promovimos un proceso electoral. Un proceso electoral que se llevó a cabo el pasado domingo 28 de julio porque estamos convencidos de que la elección es la única manera de recuperar la democracia. Sin embargo, el señor Maduro, en contra de la voluntad expresada por la ciudadanía, pretende continuar en el poder a pesar de haber perdido de manera estrepitosa las elecciones. Quiero reiterar que nosotros hemos publicado todas las actas que nos fueron entregadas por parte de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral en cada una de las mesas de votación, tal y como manda la ley. La legislación en Venezue-

la es muy clara y establece que los funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) presentes en cada una de las mesas de votación entregarán el acta a los testigos de los candidatos. Eso ocurrió el pasado domingo y los testigos consignaron las actas ante el comando de campaña. Y nosotros totalizamos, eso es lo que establece la ley. Por supuesto que totaliza el ente rector. Y debo decir que el ente rector tiene solamente 48 horas para totalizar y publicar. Ese lapso se venció el martes 30 de julio ayer a las 6 de la tarde. Y el CNE ni totalizó ni publicó.

#### ¿El régimen está ganando tiempo para falsificar

Según información dada por el exvicepresidente de Colombia, Pacho Santos, el CNE estaría imprimiendo actas electorales. No tengo forma de confirmar esto, pero es una denuncia seria. El régimen está en un proceso de falsificación de las actas. Por ello, para nosotros, es fundamental que, ante cualquier eventualidad, cualquier acta que se publique sea sometida a una auditoría y experticia. Eso estamos exigiendo. Porque las actas que nosotros estamos publicando son de fácil auditoría y de fácil experticia. Tienen un código QR que puede evidenciar su autentici-

dad con un simple escaneo. Y, además, 1 las firmas autógrafas de todos los testigo miembros de las mesas electorales.

#### Entiendo que están escrutando aún la tot

Hasta hoy tenemos el 84% de las actas. H tas que no hemos podido obtener por sas razones. Una de ellas es que el rég está persiguiendo y apresando a los te de mesa para secuestrar las actas. Otra es que el país está paralizado. Toda Ver la está en las calles. Han tomado las cal las comunidades más humildes y más p del país en manifestación pacífica, en p ta por el hecho de que se pretende arreb voluntad de una nación entera. Las acta nosotros hemos publicado son públicas y quiera puede verlas en aras pues de la saria transparencia que tiene que haber proceso como este. Solo tienen que en www.resultadosconvzla.com. Cualquier dano en el mundo puede entrar a esa p web y ver nuestras actas. Están disponible la gente. Lo mismo debió haber hecho e pero a esta hora aún no ha publicado i

#### La tendencia es clara en ese 84%...

Sí. El presidente electo, Edmundo González Urrutia, obtuvo cerca del 71% de la votación. Y Maduro tuvo el 28%.

# El fraude es grosero. Y empezó desde el uso de re-cursos de la dictadura y la persecución de oposi-tores, para no hablar de los 25 años de chavismo.

Así es. No se puede ser neutral frente a la opresión. Ser neutral frente a la opresión nos con-vierte en cómplice de la misma. Eso es fundamental. Quiero, por cierto, agradecer al gobierno de Perú, que ha sido sumamente firme en su po-sición, apegado a la legislación internacional y al respeto a los derechos humanos, y en resguardo a los venezolanos que hemos expresado nuestra decisión el pasado domingo 28 de julio.

#### Algunos gobiernos han pretendido ser cautos.

Aquellos gobiernos que, como usted señala, es-tán siendo cautos, están siendo neutrales frente a la opresión. Pero yo quiero reiterar lo siguiente. En una circunstancia como esta, frente al hecho cierto de que Maduro no ha ganado la elección y prácticamente se está autoproclamando presi-dente de la República, incluso cualquier acuerdo de carácter económico que realicen con el dictador carece de validez absoluta. No puede ser reconocido por ningún gobierno. Entonces ni siquiera puede haber una conveniencia para estos gobiernos. Por el contrario, estarían actuando en contra de su propio pueblo.

# "EL ALTO MANDO MILITAR SE HA MANIFESTADO A FAVOR DE MADURO. EL TEMA ES QUE LAS BASES NO ESTÁN CON ÉL"

#### A pesar de haber perdido, aún le quedan meses de gobierno. ¿Qué escenario se abre?

La toma de posesión en teoría es el 10 de enero. Sin embargo, cuando todavía no conocemos el contenido del recurso que introdujo Maduro ante el CNE, fuentes periodísticas señalan que parte del contenido del mismo es que Maduro quiere que se adelante la toma de posesión, alegando continuidad administrativa. Fuentes periodísticas señalan esto; no tengo cómo confirmarlo. Esto le permitiría evitar pasar este periodo sin juramentación.

#### ¿Cómo recobrar la esperanza?

ienen

s y los

alidad

lay ac-diver-

gimen

. stigos

razón ezue-les de

obres

rotes-

atar la s que

/ cual-

nece-

en un trar a

ciuda-

ágina

I ĊNE ni una Nosotros los venezolanos estamos cargados de esperanza. Por primera vez en 25 años hemos obtenido un resultado electoral de esta magnitud. Y por primera vez en 25 años contamos con cosas con las que antes no habíamos contado. Primero, la unidad plena de la nación. Aquí ya no estamos hablando solamente de un sec tor del país o de las clases medias. No. Estamos hablando del país más pobre, del país que tie-ne menos posibilidades. Estamos hablando de toda una nación unida sin ningún tipo de distingo de color, de posibilidades o acceso económico, de zona donde vive... En todos los estados del país, el resultado fue exactamente el mismo y en todos los sectores. Y eso creo que es fundamental. Luego, nuestra gente ha puesto su con-fianza en un liderazgo renovado del que yo me siento orgullosa de formar parte, obviamente con Edmundo González y María Corina Machado a la cabeza. Esa confianza que tiene nuestra nación en nosotros se ha ganado con base en la actuación coherente y el compromiso férreo de liberar al país. Y creo que eso también es fundamental. Y la tercera tiene que ver con lo masivo del respaldo. Nunca habíamos tenido una situación como esta en Venezuela. Y nunca había coincidido un momento de reclamo popular con una elección que, además, acabamos de ganar. Así que hoy las circunstancias son distintas. Hoy hemos visto al mundo, a personalidades, inclu so a artistas, periodistas, deportistas... No sola-mente me refiero a los gobiernos, sino a los demócratas del mundo pronunciándose en favor del pueblo venezolano.

#### ¿Antes la oposición era más desunida? ¿El pueblo? Esta vez la unidad ha imperado. Una unidad de la dirigencia y una unidad de la nación. Y una unidad entre la dirigencia con el pueblo sobera-no está marcando la diferencia.

"El régimen está en un proceso de falsificación de

"Maduro quiere que se adelante la toma de posesión".

"Petro y Lula han sido tibios".

"El régimen está apresando a los testigos de mesa para secuestrar las actas".

"Competí en la presidencia contra María Corina. Y estamos juntas".

"Hay un chavismo no madurista que se ha pronunciado en contra del fraude".

# "Tengo orden de captura. Mi familia vive en el Perú"

#### Hay un millón y medio de venezolanos en Perú.

Es muy complicado. Mi fa-milia vive en el Perú. Para nosotros, pensar en Perú es pensar en el abrazo que hoy no podemos darnos. Pero es también agradecer que esa tierra maravillosa haya recibido a los nues-tros mientras nosotros logramos recuperar la demo-

¿En qué parte del Perú...? Preferiría que no, por favor.

#### Los principales líderes de la oposición tienen orden de captura. Incluyéndola.

Incluyéndome a mí, tengo orden de captura. Nosotros estamos en Venezuela luchando por Venezuela y para Venezuela. Hemos sido amenazados y perseguidos. Han pretendido



DENUNCIA. Detención ilegal del líder de Voluntad Popular.

amedrentarnos. El líder principal de Voluntad Popular en Venezuela, Freddy Superlano, fue detenido de manera ilegal por los cuerpos de seguridad del Estado. Estamos muy pre-ocupados porque no sabemos dónde está. Estamos exigiendo fe de vida para Freddy Superlano. Pero este he-cho que nos tiene profundamente conmovidos no detiene nuestra lucha. Nosotros vamos a luchar has-ta obtener la libertad de Venezuela

#### Hay un audio en el que ofrecen pollos a cambio de votos. También ofrecían gasolina a los motorizados, pero la usaron para apoyar a la oposición. ¿Por qué el clientelismo no funcionó esta vez?

Porque creo que después de 25 años de socia-lismo del siglo XXI la nación comprendió que el socialismo no es el camino. Hoy mi nación quiere cambio, quiere libertad. Hoy mi nación se cansó de un Estado paternalista que preten-dió convertirnos en esclavos para someternos a comer lo que el Estado decide. Mi nación se cansó de la dádiva de una especie de tarjeta de racionamiento venezolana que se llama bolsa del CLAP. Mi nación se cansó de no tener fuentes de empleo. Mi nación se cansó de la prisión política, de las torturas y la prisión. Mi nación se cansó de que millones de venezolanos tengan que salir huyendo del país para escapar de la crisis. Mi nación se quiere volver a abrazar. Mi nación quiere volver a estar en una sola patria, que regresen los venezolanos que están en Perú, Ecuador, Colombia, Chile y en todo el mundo.

#### Por primera vez se han tumbado estatuas y paneles de Maduro. Hay un hartazgo. Así es. Y Estados Unidos también ya se pronun-

ció. Maduro ya fue derrotado en las urnas electorales. Falta concretar el triunfo.

#### ¿Evalúan un escenario de intervención militar?

Yo creo que el escenario que se abre es que Venezuela pueda tener democracia en paz.

#### Hemos visto a policías y fuerzas del orden quitarse el uniforme y apoyar a la oposición. ¿Qué tan fac-tible es que los militares se le volteen a Maduro? El alto mando militar se ha manifestado a favor

de Maduro. El tema es que las bases no están con Maduro.

#### Algunos chavistas primigenios no están con Ma-

Así es. Ha habido muchos pronunciamientos esta semana. El Partido Comunista de Venezuela se ha pronunciado en contra del robo a la nación que hizo Nicolás Maduro. Se pronunció también en términos similares Juan Barreto, quien fue alcalde de Caracas, uno de los personajes más emblemáticos del régimen de Maduro. Hay un chavismo que se cataloga como no madurista y que se ha pronunciado en contra del fraude

#### Eso ha sido inédito.

#### ¿Qué piensa de los pronunciamientos de los presidentes Petro y Lula?

Petro y Lula han hecho importantes pronunciamientos. Creo que han sido tibios, pero eso evidencia claramente que ni siquiera sus más cercanos aliados confían en los resultados y están exigiendo que se respete el resultado electoral. No hay forma de que ningún demócrata pueda aceptar un resultado así.

#### ¿Qué tan difícil ha sido amalgamar la unidad de la

Ha sido complicado porque evidentemente so-mos distintos y pensamos distinto. El reto está tener un solo objetivo y deponer nuestros intereses particulares. Ver que no exista ningún interés que esté por encima de los intereses de la nación. Y lo hemos logrado. Yo competí en la presidencia contra María Corina. Y estamos juntas. Y las dos estamos a la cabeza de esto. Eso es

#### ¿Cómo describiría a María Corina Machado?

Es complicado porque somos amigas de toda la vida. Ambas son personas sumamente capacitadas y comprometidas con la libertad. La prioridad és la libertad de Venezuela.

#### ¿Cuál fue la diferencia con las coyunturas de Juan Guaidó y Leopoldo López?

Bueno, Leopoldo nunca fue candidato a la Pre-sidencia. Un gran líder pero nunca fue candida-to. Declinó su aspiración por Henrique Capriles. Guaidó fue un diputado extraordinario, pero no fue electo para ser presidente, sino para di-putado. Hubo una situación institucional, para lamarlo de alguna manera. Pero no hubo la voluntad de la nación expresada en votos. Repito: esta es una circunstancia absolutamente distinta a las que hemos vivido antes.

# Hay un rumor de negociaciones de un puente de plata para que Maduro escape a Turquía. Nosotros creemos en la necesidad de una nego-

ciación para establecer los mecanismos de una transición adecuada con garantías para todas las partes. Y que, en efecto, lleve a la libertad de toda Venezuela. Pero en este momento no hay ningún puente tendido.

#### ¿La figura de Diosdado Cabello podría ser peligrosa en una sucesión?

No tienen ninguna popularidad. Perdieron la elección estrepitosamente el pasado domingo 28 de julio.



18.87%

fue el crecimiento del flujo de pasajeros en los aeropuertos nacionales entre enero y junio de 2024, reveló Ositrán. En total se recibieron 19.3 millones, siendo el aeropuerto Jorge Chávez el que más personas albergó.

# Ganancias de los fondos mutuos atraen inversores

Por cada S/100 que una persona invirtió en la categoría de renta variable, en soles, en promedio, obtuvo una ganancia de S/22.2, en el último año.

#### NICOLÁS CASTILLO ARÉVALO

Laindustriadefondos mutuos está muy cerca de alcanzar el máximo histórico de 2021, cuando el dinero invertido de los partícipes llegó al nivel de los S/48,000 millones, para dos años más tarde caer a los S/25,900 millones, a causa de la fuga de capitales ocasionada por el gobierno de Pedro Castillo, la aceleración de la inflación y el ruido político.

Según la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos (FMP), el patrimonio bajo administración de las gestoras de fondos mutuos llegó a S/40,754 millones y entre las causas están las ganancias que viene reportando la industria. Dichos retornos las han convertidoen una atractiva opción para diversificar las inversiones.

"Aproximadamente un 35% de la expansión del patrimonio de los fondos mutuos viene por el buen rendimiento de estos instrumentos; asociado al buen desempeño tanto de la bolsa local como la de Estados Unidos, al buen desempeño de los bonos, así como de los activosenque invierte la industria", dijo Oscar Zapata, gerente general de Credicorp Capital SAF.

De acuerdo con datos de la Su-

De acuerdo con datos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en los últimos 12 meses contados al 20 de julio, por

#### ¿CÓMO LE VA A LOS FONDOS MUTUOS?

| Instrumentos en soles               |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Categoría                           | Rentabilidad<br>promedio %* |
| 01 - Renta Variable                 | 22.2                        |
| 18 - Renta Mixta Moderado Soles     | 11.7                        |
| 22 - Inst. Deuda Mediano Plazo S/   | 6.9                         |
| 24 - Inst. Deuda Corto Plazo S/     | 5.7                         |
| 29 - Flexible                       | 5.6                         |
| 30 - Fondo de Fondos                | 6.7                         |
| 40 - Inst Deuda Duración Flexibl S/ | 1.6                         |
|                                     |                             |

| Categoría                           | Rentabilidad<br>promedio %* |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 01 - Renta Variable                 | 13.9                        |
| 12 - Estructurado                   | 0.3                         |
| 19 - Renta Mixta Moderado Dólares   | 8.7                         |
| 23 - Inst. Deuda Mediano Plazo \$   | 5.7                         |
| 25 - Inst. Deuda Corto Plazo \$     | 3.7                         |
| 29 - Flexible                       | 6.3                         |
| 30 - Fondo de Fondos                | 7.4                         |
| 33 - Flexible Dólares               | 7.3                         |
| 39 - Inst Deuda Duración Flexibl \$ | 8.3                         |
| 41 - Fondo Bursátil - ETF           | 29.2                        |

(\*) Solo incluye la rentabilidad promedio de los fondos mutuos con una antigüedad mayor a un año. Información al 20 de julio.

Fuente: SMV



El BCR ya empezó a bajar su tasa y eso tiende a generar una reacción positiva en los activos de los fondos mutuos, porque pueden ofrecer tasas más competitivas".

#### **OSCAR ZAPATA**

Gerente general de Credicorp Capital SAF cada S/100 que una persona invirtió en la categoría de fondos mutuos de renta variable, en soles, en promedio, obtuvo una gananciade S/22.2. Por la misma a puesta ganó S/11.7 en la categoría de renta mixta moderada soles y S/6.9 en la categoría instrumentos de deuda de mediano plazo en soles.

En moneda extranjera, por cada US\$100 invertidos en los fondos de renta variable, se obtuvo una ganancia de US\$13.9. Por la misma apuesta, seganó US\$8.7 en los fondos de renta mixta moderada dólares y US\$29.2 en el Fondo Bursátil ETF.

#### **NUEVOS CLIENTES**

No solo fue el gancho de la buena rentabilidad el que ayudó a apuntalar el patrimonio de los fondos mutuos. También lo hizo el apetito de las personas. Según Zapata, el 65% del crecimiento del capital administrado viene explicado por la decisión de los clientes tanto nuevos como de aquellos que decidieron incrementar el monto que iban a invertir en ese instrumento.

"De hecho, en una industria en que hasta el cierre del año pasado venía con un crecimiento muyligero de nuevos clientes, hoy, a mitad de año, vemos un crecimiento de superior al 10% en los partícipes", indicó Zapata.

Según la SMV, al cierre del 20 de julio, el número de los inversionistas de los fondos mutuos llegó a 454,450, lo que representó un crecimiento de 18% respecto a similar periodo del año anterior.

También, ha sido clave para este crecimiento la oferta de nuevos productos por parte de las gestoras. El número de fondos pasó de 208 en junio del año pasado a 229 a junio de este año. En tanto, en la industria ya operan 17 jugadores.

Según Zapata, la expectativa esqueel patrimonio administrado pueda superar los S/45,000 millones al cierre del segundo semestre de este año.

"Estamos viendo en las cifras de la economía peruana una mayor reactivación, un mayor ritmo de crecimiento en la segunda mitad del año. Además, estamos observando que el ciclo de tasas va a favorecer a los fondos mutuos", concluyó.

#### ECONOMÍA A LA VENA

#### El dilema económico de Venezuela



MARIO GUERRERO Scotia Wealth Management

etrás de la tensa situación política en Venezuela se encuentra una economía reducida a solo el 2% del PBI de la región. Esta situación, junto con severos desequilibrios económicos que provienen de los últimos 25 años, otorga un sesgo al a baja a las proyecciones de recuperación económica que apuntaban a un 4.6% para este año, según Focus Economics, con el riesgo de acercarse al -2%, ritmo promedio anual de los últimos 20 años prepandemia. Incluso con la proyección de recuperación inicial, aún el nivel de producción se ubicaría 16% por debajo del nivel prepandemia.

El principal motor sigue siendo el consumo, en un país donde quedan 19 millones de habitantes (de 27 millones, luego de una emigración récord), que se espera que crezca 3.7%, sustentado en subsidios, puese lingreso se ha reducido a un 25% del promedio histórico (últimos 20 años prepandemia) y la tasa de desempleo alcanza al 34% de la población.

El mayor gasto público mantiene aflotela economía, aunque no se generan ingresos suficientes para ser sostenible. El déficit fiscal supera el promedio histórico de 6.2% del PBI, recurriendo aun creciente y costoso endeudamiento que hallegado al país a ser

"Venezuela entró en default desde 2017. Analistas calculan que más de la mitad de la deuda pública se encuentra vencida, sin contar desde 2022 con clasificación de riesgo".

uno de los más endeudados de América y del mundo (168% del PBI en 2023). Venezue-la entró en default (dejó de pagar su servicio de deuda) desde el año 2017. Analistas calculan que más de la mitad de la deuda pública se encuentra vencida, sin contar desde 2022 con clasificación de riesgo.

Venezuela es reconocida por la abundancia de recursos naturales (petróleo y oro representan el 98% de la oferta exportable), así como una ubicación estratégica entre Sudamérica y el Caribe. Las erradas políticas económicas han llevado a que la producción petrolera solo represente el 25% de su récord de 1973. El país cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, cuyo valor se calcula en 220 veces el PBI con los actuales precios del petróleo. El alto nivel de intervención del gobierno en la economía, la hiperinflación (que supera al menos los tres dígitos por año durante los últimos 10 años), la alta dependencia del petróleo y las sanciones impuestas por EE. ÚU. explican que el nivel de inversión privada registre una contracción de 16% respecto de su nivel prepandemia, según cálculos con cifras de Focus Economics

La persistente salida de capitales y el deterioro de las cuentas externas presionan el alza de un tipo de cambio que el gobierno administra con devaluaciones controladas, que le permiten mantener un nivel de reservas equivalente al 9% del PBI. Analistas proyectan que, para alcanzar un tipo de cambio de equilibrio, sería necesaria una depreciación de 950% en los próximos años.

#### OPINA21

#### No es solo un ataque a la empresa



JAIME POLAR G.g. de Summa Gold Corporation

a reciente agresión protagonizada por mineros ilegales contra Summa Gold, en Huamachuco, es una clara alerta de la situación crítica que atraviesa la seguridad ciudadana. Ante estos hechos, se hace más imperativa que nunca la declaratoria de un estado de emergencia en la provincia de Sánchez Carrión y para La Libertad.

No caigamos en el error de ver este atentado como un hecho aislado, que enfrenta otra empresa minera. Este acto de terror fue un ataque directo a trabajadores que desean regresar a casa sanos y salvos tras su jornadalaboral. Esta embestida es una brutal agresión contra hombres y mujeres que se esfuerzan para salir adelante. Es

una afrenta contra familias comprometidas a trabajar de manera honrada y responsable, y alcanzar un mejor futuro para ellos y sus seres queridos.

En la región norteña, son miles los peruanos que sufren por la minería ilegal, una actividad

ilegal, una actividad que explota a sus trabajadores, abusa de mujeres y niños, y buscaexpandirse acualquier costo, atentando contra los derechos humanos, atropellando a las personas y empresas, sometiendo a las poblaciones en zonas rurales e incluso en zonas urbanas, donde debería haber

mayores garantías de seguridad y bienestar por parte del Estado.

¡Necesitamos un estado de emergencia ya! Desde hace me-ses, autoridades y empresarios han solicitado esta legislación especial para toda La Libertad

"Autoridades y

empresarios han

solicitado esta le-

gislación especial para La Libertad

. y la provincia de

Sánchez Carrión,

pero no ha habi-

do respuesta".

y para la provincia de Sánchez Carrión, pero no ha habido respuesta.

¿Estamos comulgando conestas actividades ilegales? Vemos cómo se cierran pequeños negocioso se expulsa a los ambulantes en zonas donde no se permite el comercio. ¿Por qué

el comercio. ¿Por qué entonces se es tolerante con ese ilegal que corrompe, abusa, contamina y asesina?

Las imágenes sobre el ataque a la única mina formal de Huamachuco, conrifles y granadas, demuestra el nivel de violencia de estas mafias y el desprecio por la vida de los seres humanos. Pero evidencia también, deforma contundente, la zona donde se encuentran los ilegales, conocida como el Bosque Polo, donde tienen sus socavones escondidos por la vegetación, amedrentando a todos a sualrededor.

Las acciones de control contra el crimen organizado en La Libertad no están logrando los resultados esperados. Mientras hay un estado de emergencia en Pataz, proliferan las mafías en las provincias vecinas. Y, en cuanto culminó el operativo de interdicción realizado hace algunas semanas en Huamachuco, se instalaron nuevamente las maquinarias de los ilegales.

Es crucial que las autoridades se pongan del lado de la ciudadanía y aborden esta problemática de manera efectiva. Si permitimos que la minería ilegal impongas us reglas por encima de la ley, esta remos destinados a convertirnos en un Estado fallido.



**DESDE EL SÁBADO 3 HASTA EL 7 DE AGOSTO** 

CIPA Y GANA 'UN RELOJ DEL CENTENARIO



### CÓMO PARTICIPAR

- Desde este sábado 3 al miércoles 7 de agosto, busca tu código (único e irrepetible) en la portada de tu diario Perú21.
- Escanea el QR y accede al formulario de participación.
- Ingresa tus datos y el código.



¡A MÁS CÓDIGOS MÁS OPCIONES DE GANAR! Debes guardar las portadas con el código como requisito obligatorio para reclamar el premio.

DE AGOSTO A LAS 2:00 P.M.





#### 'Reloj del Centenario'.

Se trata de un reloj Tissot Supersport Gent de 44 mm elaborado en acero inoxidable 316L de alta calidad, con anillo bisel de aluminio, movimiento de cuarzo suizo y un cristal de zafiro de alta resistencia, el cual lleva un grabado especial en el fondo de caja y un packaging alusivo a los cien años.

Suscriptores al periódico digital Peru21 ePaper participan automáticamente.

El sorteo se realizará en vivo el 7 de agosto a las 2.00 p.m. por Perú21TV. Los participantes podrán ubicar los códigos en los ejemplares del diario desde el sábado 3 al miércoles 7 de agosto de 2024 que contendrán en portada un código único. El sorteo está abierto a personas naturales mayores de 18 años, residentes en Perú. No participan canillitas ni trabajadores del diario Perú21 y sus familiares. Lea los términos y condiciones del sorteo LA HORA DE LA 'U' en la web de .www.peru21.pe

"No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes".

GABRIEL BORIC. Presidente de Chile

# No hay miedo: el mundo marchó contra el dictador

Miles de personas se movilizaron pacíficamente en el mundo y al interior de Venezuela en contra de la dictadura de Nicolás Maduro y del fraude electoral perpetrado tras las elecciones del 28 de julio, convocados por la lideresa opositora, María Corina Machado.

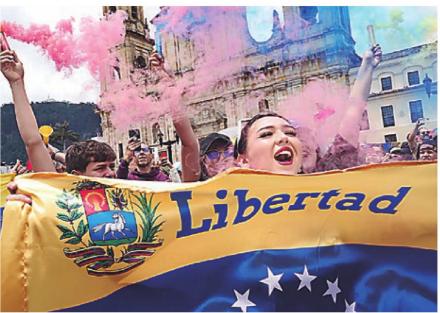

■ BOGOTÁ. Cientos de personas protestaron en Bogotá. Colombia es el país que más migrantes venezolanos ha recibido en el mundo



"Después de seis días de brutal represión, creyeron que nos iban a callar, a parar o atemorizar... miren la respuesta". Así resumió María Corina Machado la jornada de ayer en la que un número incalculable devenezolanos se movilizaron para expresar públicamente su rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro y al evidente fraude perpetrado, en comparsa con el Consejo Nacional Electoral (CNE) yel Tribunal Supremode Justicia (TSJ), el 28 de julio en las elecciones presidenciales del país caribeño que no aguanta más la podredumbre que trajo consigo el chavismo.

"Hoy, la presencia de cada ciudadano en las calles de Venezuela demuestra la magnitud de la fuerza cívica que tenemos y la determinación de llegar hasta el final", continuó la lideresa opositora en su cuenta de X, en la que se la observa en medio de un mar de gente agolpada en la urbanización Las Mercedes, Caracas, subida en un camión que llevaba el mensaje "Ganó Venezuela", adonde llegó encaruchada.

Desde que se iniciara la multitudinaria caravana en la que se trasladó al punto de concentración, hubo incidentes. Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, encapuchados y ocultando su rostro, intentaron asaltar los vehículos donde llevaban los equipos de sonido con los que desarrollarían la protesta e, incluso, detener arbitrariamente al personal. Los manifestantes no lo permitieron.

Los venezolanos han perdido el miedo a la dictadura, sindicada de torturar a los opositores. Según reportes extraoficiales, en los últimos días aumentó el número de presos políticos a 1,500. Los huelguistas se desplazaron en todo el país llanero, en ciudades como Maracaibo, Mérida, San Cristóbaly Valencia, gritando a viva voz "libertad" y "no tenemos miedo".

Las masivas marchastambién se realizaron en el exterior, en Miami, Madrid, Bruselas y Ciudad de Panamá, por ejemplo, pero también en ciudades del Perú como Chiclayo y Lima, la capital. Decenas devenezolanos hicieron un plantón en los exteriores de ladesactivada embajada llanera, ubicada en la Av. Arequipa. Desde allí, denunciaron que los agentes policiales de Maduro están reprimiendo las manifestaciones pacíficas e, incluso, están ingresando ilegalmente a las viviendas de



"Aquí la gente ha superado el miedo. No debemos tener miedo, somos la inmensa mayoría. Nunca el régimen ha estado tan débil como hoy".

María Corina Machado

los opositores, rompiendo puertas y ventanas, para llevarlos a centros de concentración donde sufren torturas.

"Si se mantiene la dictadura, se va a sumar una nueva ola de migración que no se va a asemejaren nada a la primera", dijo uno de ellos. Otro instó a Maduro a abandonar el poder.

#### ACTAS SON CONTUNDENTES

Vente Venezuela, el partido político de Machado, informó que ya es posible descargar la base completa, mesa por mesa, de los resultados de los comicios del 28 de julio. La información, que no ha sido publicada por la dictadura ni por el CNE a pesar de las múltiples exhortaciones, es accesible a cualquier persona a través de



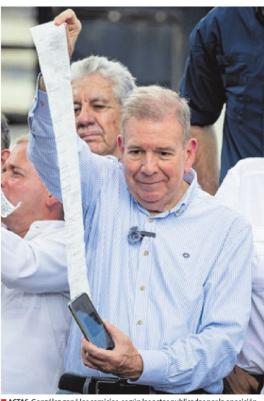

ACTAS. González ganó los comicios, según las actas publicadas por la oposición



"Hoy Venezuela unida salió, sin miedo, en paz y en familia, a exigir que se respete su decisión en las urnas. Lograremos que su decisión sea respetada e iniciaremos la reinstitucionalización de Venezuela". Edmundo González Urrutia, líder opositor de Venezuela





MASIVO. Diáspora venezolana e spera la restitución de la democracia para volver.



■ MÁS PAÍSES. República Dominicana se movilizó para exigir el fin de la dictadura



■ ENLIMA. En nuestra capital también se expresaron en contra del régimen

resultadosconvzla.com.

La jornada desfavorable para el régimen continuó con un pro-nunciamiento público de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina afín al chavis-mo. Desde México, adonde acudió por un evento internacional, dijo: "Desde acá le pido (...), por el propio legado de Hugo Chávez, que se publiquen las actas para que todos puedan escrutar: la opinión pública internacional, la oposición, el pueblo de Vene-zuela". Tras ello, dijo que "estaba preocupada" por la seguridad de María Corina Machado.

El rechazo es contundente v sigue escalando. Los gobiernos

de España (con Pedro Sánchez a la cabeza), Italia, Francia, Alema-nia, Países Bajos, Polonia y Por-tugal firmaron ayer una declaración conjunta en la que piden "a las autoridades venezolanas que publiquen sin demora todas las actas de votación con el fin de garantizar la plena transparencia e integridad del proceso electoral".

A la vez, en un intento deseserado por maquillar el respaldo popular, el chavismo también convocó a una movilización ayer en Caracas. Según las imágenes compartidas en redes sociales, no logró una acogida superior a las 300 personas.

#### OPINA21

# Joseph, el de los sueños



ARIEL SEGAL

e mira al espejo y trata de encontrar movimientos y gestos que delaten su debilidad. Observa su rostro envejecido mientras se abotona, temblorosamente, el traje. ¡Es verdad! No puede ne-gar que el peso de la edad se le ha manifestado en las recientes semanas, pero sabe que está perfectamente lúcido. Por eso no había cejado en su lucha por mantenerse en el liderazgo. Sus subordinados saben con qué precisión maneja todos los escenarios posibles a la hora de tomar decisiones. Rechazó ser candidato presidencial en 2016 porque el dolor de la muerte de su hijo Beau por cáncer no le permitía concentrarse con claridad. Pudo haber buscado distraer el sufrimiento con los avatares de una compleja campaña electoral y luego, si ganaba la Presidencia, permitir que el aroma y sabordel poder, así como el tiempo que consume, lo distrajeran del recuerdo doloroso reciente y el más lejano, como la muerte de su primera esposa y una de sus hijas en un accidente de tránsito. En ese momento, su partido

tenía una candidata natural que



"Su objetivo no es el poder por el poder mismo porque se trata de una misión de detener las faraónicas metas de control que buscan atravesar un Nilo de Mara-Lago a Potomac".

parecía que derrotaría al contrincante desbocado y agresivo que cambió al partido republicano. Lamentablemente, Hillary no logróelobjetivoyelfantasmadela intolerancia, la división y del ego-centrismo como ideología germinaron y, aunque él logró domesticarlo durante cuatro años, aún persiste

Poreso, esta no era una elección más, sino un asunto existencial para la democracia. Sin embargo, ya firmado su anuncio de retirarse de la contienda electoral, ahora lo llamabasuesposa: "Joseph, Joe...es

hora de dirigirse a la nación". Y, así, Biden se dirigió al podio triste, pero confiado en que sus "hermanos" de partido avalaran asucandidata Kamala, yasi seestán dando las cosas. Su objetivo noeselpoderporelpodermismo porque se trata de una misión de detener las faraónicas metas de control que buscan atravesar un Nilode Mar-a-Lago a Potomac. Joseph interpreta el sueño y se sacrifica por quienes tienen miedo aperderlalibertad.

siniestros viales con consecuencias fatales a nivel nacional han sucedido de enero a julio de 2024. La mayoría, 392, ocurrió en carreteras y 187 fueron por despiste. Además, 156 fueron por imprudencia del conductor, según el ONSV.

# El cansancio como causa de muertes en las carreteras

Siete siniestros han sepultado a 84 víctimas que viajaban de noche en buses interprovinciales al interior del país en rutas de más de 10 horas.

PIERRE JEANNEAU

Entre abril y julio de este año han ocurrido al menos siete grandes siniestros viales protagonizados por buses interprovinciales. Siete tragedias que han dejado 84 falleci-dos y 122 heridos en las carreteras del interior del país que conducen a Cajamarca, Ayacucho, Amazonas, Puno y Junín.

Seguir llamando 'accidentes' a un hecho que puede ser totalmente prevenido no es correcto, especialmente cuando se hace un repaso por la lista de las causas que los ocasionan. Por ejemplo, en 2023, ocurrieron 87,172 siniestros de tránsito, de los cuales el 28.1% fue por imprudencia del conductor y el 26.4% por exceso de velocidad, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV).

Pero enfoquemos la atención en los buses interprovinciales. Estas unidades formales parten desde un terminal y son fiscalizados por la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran). Cuentan con GPS, con el que se puede registrar la ubi-cación y velocidad en tiempo real. Con hasta 60 pasajeros a bordo, inician viajes que superan las 10 horas en muchos casos. Una actividad así es agotadora e inhumana para solo un chofer, pero para eso hay relevos.

Si bien entre las causas se indica el exceso de velocidad, la negligencia e impericia del conductor, no se señala una causa muy importante y que pasa desapercibida: la fatiga del conductor.

Siniestros viales con consecuencias fatales de buses interprovinciales 2024

Cajamarca (Celendín) — 28/04/24—10:00 p.m. Muertos: 25. Heridos: 15 Empresa: Sorochuco Manantial de Chaquil. Placa: C3R-952

Amazonas (Chachapoyas) – 30/04/24 – 6:00 a.m. Muertos: 1. Heridos: 11 Empresa: GH. Placa: B4Y-955

Ayacucho (Huamanga)-14/05/24—6:30 a.m. Muertos: 17. Heridos: 19 Empresa: Turismo Civa Papeletas **M-20\***: 34 (2021), 1 (2022) Placa: F5D-959

Puno (Melgar) — 26/06/24 — 11:30 p.m. Muertos: 4. Heridos: 19 Empresas: Cruz del Sury Expreso San Martin Nobleza Papeletas M-20\*: 27 (2021), 9 (2022), 31 (2023), 1 (2024) (Cruz del Sur) Placas: D2X-963 y V5N-954

Ayacucho (Cangallo) – 16/07/24 – 6:30 a.m. Muertos: 25. Heridos: 17 Empresa: Turismo Molina Unión Placa: A7E-957

Junin (Tarma)-22/07/24-4:30 a.m. Muertos: 9. Heridos: 11 Empresa: Tumi de Oro Papeletas **M-20\*** 16 (2021), 3 (2022), 2 (2023). Placa: BOF-958

**Ayacucho** (Lucanas) — 29/07/24 — 5:20 a.m. Muertos: 3. Heridos: 30 Empresa: Vía Segura S.A.C. Papeletas **M-20\*** 328 (2022), 62 (2023). Placa: T4G-963

Elaboración Perú21/Fuente COEN, Indeci Sutran

M-20\*Infracción por exceso de velocidad



■ LAMENTABLE. El 14 de mayo, en la vía Los Libertadores, Huamanga, falleció el excontralor Edgar Alarcón.



**ESTADÍSTICA.** La mayoría de los siniestros ocurre durante la madrugada.

#### ¿QUÉ DICE LA NORMA?

Lo común de las tragedias mostradas en este informe (ver recuadro) es que han ocurrido entre las 10 p.m. y 6:30 a.m., y que la causa preliminar oso a.m., y que la causa preinfina sería por microsueño. ¿Qué dice el Decreto SupremoN°017-2009-MTC respecto a la fatiga del conductor y a su relevo en la conducción? El vocero de la Sutran, Larry Ampuero, explica a Perú21 que un conductor puede conducir máximo diez horas en un día. Es ahí que el bus sale con dos choferes y se turnan cada cierto tiempo para descansar en una cabina especial.

"La jornada de conducción está desagregada en horario diurno y nocturno. En horario diurno, que empieza desde las 6 a.m. hasta las

9:59 p.m., puede manejar cinco horas como máximo. En horario nocturno, de 10 p.m. a 5:59 a.m., solo puede manejar cuatro horas como máximo. Asimismo, el descanso debe ser de una hora para ambos", sostuvo.

En ocasiones, si el viaie excede las 20 horas de viaje, como por ejemplo, de Lima a Puno, deberá estar un tercer conductor para dar el relevo adecuado. Si todo esto se cumple, ¿por qué el microsueño es una de las causas preliminares de estos siniestros?

Este diario buscó entrevistar al jefe de la Policía de Carreteras para que nos pueda dar un reporte de casos que havan determinado el microsueño del conductor como causa.

Sin embargo, no dieron respuesta.

No obstante, Perú21 pudo acceder a estudios particulares que re-velan, desde hace varios años, que la fatiga es una causa para poner más atención. Para el artículo 'Accidentes de carretera y su relación con cansancio y somnolencia en conductores de ómnibus (2009)', del Dr. Edmundo Rosales-Mavo de la Universidad Cayetano Heredia y otros médicos especializados de Ĺima y Huancayo entrevistaron a 100 choferes del Terminal Terrestre de Huancayo sobre este tema. El 98% respondió que conducía de noche y las 3/4 partes lo hacían entre 5 y 7 días por semana. "32% de ellos sentía cansancio mientras conducía. El cansancio fue predominantemente durante la mañana en 6%, las tardes 16%, las noches 34% y las madrugadas 41%", dice parte del documento.

El estudio muestra más factores. como las horas que descansa el conductor fuera de su jornada laboral, la cual no alcanza ni las ocho horas como mínimo, e incluso algunos utilizan ciertas maniobras para mantenerse despiertos, desde tomar

pastillas hasta mojarse la cara. Es probable que esas condiciones sigan repitiéndose al día de hoy. La fatiga del conductor debe empezar a destacarse en las estadísticas del MTC como una de las tantas causas que vienen ocasionado la mentables escenas para generar un cambio en una norma que no se ha modificado

CIUDAD DE M.

#### Ministerio de Infraestructura



MARIANA ALEGRE

el larguísimo discur-so a la nación dado por la presidenta Dina Boluarte en estas Fiestas Patrias, uno de los anuncios que llamó la atención fue el de la creación de un Ministerio de Infraestructura. Dejando de lado que este tema no había sido men-cionado con anterioridad y que deja en una muy mala posición a la recientemente creada Autori-dad Nacional de Infraestructura (ANIN), ¿podría esto ser una buena idea?

De acuerdo con lo anunciado, este nuevo ministerio (que fusionará varias unidades ejecutoras dependientes de los distintos sec-tores) tendrá por objetivos "for-mular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional de infraestructura encaminada a mejorar la calidad de vida de la población y redu-

"Este Ministerio concentraría mucho dineroy, por lo tanto, es necesario poner los candados apropiados para evitar que caigan en la tentación".

cir las brechas de infraestructura socialy acceso a los servicios".

A su vez, tendrá funciones normativas y -quizá lo más importante- de articulación para lograr implementar proyectos de infraestructura integrales.

Esto último es quizá lo más inte-

resante, pues, al menos, en temas urbanos se viven constantemente los conflictos entre sectores en relación con las competencias.

Así, se diseñan y se construyen pistas y veredas, pero no se hace junto a espacios públicos o áreas verdes, o se construye un metro y sus estaciones, pero no se promueven medidas de desarrollo orientado al transporte para potenciar el valor del suelo urbano y brindar prosperidad a la ciudadanía.

Sin embargo, existen varios riesgostambién, siendo el más importante el de la corrupción. Este ministerio concentraría mucho dineroy, por lo tanto, es necesario poner los candados apropiados para evitar que caigan en la tentación.

Lamentablemente, nuestro país tiene un oscuro pasado de corrup-ción en obras de infraestructura e incluso a la fecha siguen ocurrien-

do malas prácticas y delitos. Por otro lado, el diseño del ministerio debe garantizar no solo el cumplimiento de sus objetivos, sino que debería traer consigo una modernización de los instrumentos y herramientas de inversión en obras públicas.

Precisamente para poder inte-grar procesos y gestionar las obras desde una mirada sistémica, pues solo así es que se podrá lograr im-pactar en las necesidades de la po-

## **CULTURA**



Hoy se presenta el libro Poesía en rock (Ediciones Altazor), de Carlos Torres Rotondo y José Carlos Yrigoyen. Una reedición aumentada. Auditorio César Vallejo, 8 p.m. Estarán los autores, Ricardo González Vigil y Sebastián Pimentel.



# Los últimos días de feria

La Feria del Libro va hasta este martes 6 de agosto. Para saber qué se viene, conversamos con la directora cultural de la FIL, Melissa Pérez García.

INÉS GARCÍA-BELAUNDE

Han pasado dos semanas desde que empezara la Feria In-ternacional del Libro (FIL) de Lima, y ha sido un evento exitoso. Hablamos con la directora cultural de la FIL, Melissa Pérez García, sobre la recepción y los futuros eventos

#### ¿Cómo ha sido la acogida este año en la feria, en comparación con años pasados?

Hemos tenido una gran acogida de parte del público. Se incrementó la asistencia en un 20% en comparación con el año anterior, y eso que antes también había crecido, porque nos recuperamos de pandemia. La gente viene no solo por los libros, sino para vivir una experiencia FIL, con las actividades que realizamos: talleres v escritores.

#### ¿Ese 20% de incremento se debe, precisamente, a estas actividades?

Sí, cada vez ampliamos más nuestra propuesta cultural, siempre teniendo una fina relación con los libros. Somos conscientes de que hay nuevas formas de lectura; no solo pensamos en el lector tradicional, con su tomo de 600 páginas. sino también en novelas grá-



■ EN EL STAND DE PERÚ21. La directora cultural de la FIL, Melissa Pérez García.

Hemos tenido una gran acogida del público. Se incrementó la asistencia (a la Feria Internacional del Libro) en un 20% en comparación con el año anterior".

ficas, en objetos e incluso en las narrativas de los videojuegos, que presentan una nueva propuesta de ficción, que promueven la creación de personajes y espacios.

#### Cuál fue la actividad que más llamó la atención del público?

Posiblemente la presentación de la escritora Inma Rubiales, porque convocó a 700 personas a un auditorio creado para 500. Firmó libros, tantos que

algunos no pudieron acceder al auditorio. También otra actividad que entusiasmó a la gente fue la presentación de Al-fredo Bryce Echenique, quien, debido al éxito de la primera presentación, va a hacer una segunda firma de libros. En cuanto a las actividades musicales, fue muy popular el tributo a Chacalón, a cargo de Cha-cal v sus Estrellas. Los Doltons también. Estas actividades son para todas las edades

#### ¿Oué otras actividades habrá es-

Vendrán nuestros invitados internacionales. Bueno, el ensayista político Andrés Oppenheimer estará presente el domingo 4 (hoy). También la escritora de novelas románticas Megan Maxwell, y la presentación del libro del centenario de la 'U'.

La feria se ha extendido más allá

#### de los libros. ¿Siempre se tuvo eso en mente?

Sí, no solo en la propuesta bibliodiversa (cómics, novelas). sino también productos asociados al libro, como, por ejemplo, los juegos de mesa. La mayoría tiene una historia, y la gente aprende a través de ella. Lo que queremos es acercar a las personas que no te-nían buenas experiencias con los libros para que no les teman a los libros. También estamos pensando en generar la mayor posibilidad de inclusión, promoviendo funciones, por ejemplo, de inclusividad para niños con dificultades auditivas; o libros en lenguaje de braille, además de libros en lenguas originarias.

#### ¿Qué actividades culturales se

tendrán en mente a futuro? Caro Díaz (masquebipolar) me recomendó que hagamos "la hora silenciosa", "la hora calmada", con las luces y volúmenes bajos, para ayudar a las personas neurodivergentes.

#### ¿Oué opinas de la idea de trasladar clásicos de la literatura al formato de cómics? Perú21 tiene **esta propuesta.** Mi yo de 12 años habría agra-

decido eso, porque las primeras experiencias que he tenido con las novelas clásicas no fueron buenas en el colegio. Nos presentaban un libro gordo en un lenguaje que uno no enten-día, y me perdí bastantes expe-riencias bonitas. Esto es muy práctico para aquellos que quieren introducir sus hijos a la lectura. El cómic es ideal, ya que tiene arte y literatura.

RESEÑA

## En palabras de Gastón

FLAVIA LÓPEZ DE ROMAÑA

astón se las sabe todas, y a su nutrida colección de libros de cocina ha sumado un nuevo título, Cocinando historias. Entre sopas, lonches y pucheros va tejiendo la trama de su vida y acercándonos ya no solo al cocinero y gestor gastronómico, sino al hombre de a pie que fue persiguiendo sueños en medio de tropiezos, movimientos audaces y trabajo duro.

Su pasión culinaria esta vez viene sazonada con la pasión de contar, de no dejar que los recuerdos queden atrás generando, de paso, algo así como una reacción en

cadena entre su público cautivo. pues, al evocar el insigne chef retazos de su vida, pescan al vuelo los seguidores atentos sus propias experiencias con ganas de hacerlas conocidas también, descubriéndose y compartiendo

con su gente. El libro está dividido en cuatro capítulos, en los cuales cada pe-queña historia viene acompañada de una suculenta receta cuyos ingredientes van apareciendo a medida que el plato va cobrando forma y tomando punto, aunque son las memorias



"Se lee con gusto y el apetito va despertando a medida que las historias se suceden sin una cronología definida, y la verdad es que contagia el entusiasmo y sus ga-nas de compartir con los lectores su existencia y sus saberes".

las que parecen querer el rol protagónico esta vez. Ahora bien, si son los recuerdos de Gastón los que destapan ollas y sartenes para transportarlo a través de los aromas a sus años mozos y aventuras de una vida intensa y fructifera, o si son determinados sabores o quehaceres los que gatillan vivencias colmadas de cariño y travesuras, no importa; el resultado es un buen sancochado de un pasado narrado con nostalgia, picardía y mucho humor. En este caso, el fin último no es exaltar

únicamente los sabores de la carne, las verduras o el pescado, sino las esencias de la infancia, de otras épocas. Al tiempo que nos abre el corazón y nos invita a conocerlo un poco más, el libro es un agradecimiento y un homenaje a las personas que lo formaron y formaron parte de su vida, el círculo cercano de la familia, amigos, maestros, colegas y muchos otros personajes cuyos caminos se entrecruzaron a lo largo de la vida.

Se lee con gusto y el apetito va despertando a medida que las historias se suceden sin una cronología definida, y la verdad es que contagia el entusiasmo y sus ganas de compartir con los lectores su existencia y sus saberes. Ahora mismo se me antojan varias opciones; me voy por el arroz tapado, un plato sencillo, casero, tradicional que, según le comenta a un lector ansiosoto da v'ia ante un incierto futuro enel mundo de la cocina, hizo ayer y le salió

# **CULTURA**

(C) HOY NO TE

LA BATALLA DE

JUNÍN

**PIERDAS** 

escrito por Linda Lema Tucker. La cita es en el auditorio César Vallejo de la

■ EL PRELUDIO DE LA LIBERTAD. Cele brando los 200 años de la Batalla de Junín, victoria que consolidó el ánimo independentista que luego se sellaría en Ayacucho, Perú21 y Caja Huancayo presentan la gesta del ejército libertador en versión cómic. Recíbalo gratis este martes 6 con su ejemplar de Perú21.

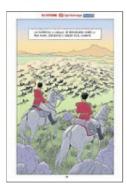



Doscientos años después, nos sigue costando imaginar la magnitud de lo ocurrido aquel 6 de agosto en la Pampa de Junín. El Ejército Unido Libertador hizo una gesta victoriosa que marcó nuestra historia. Y ahora este episodio llega en formato historieta con Perú21.

**PABLO VIL** Periodista

n uno de los lados, el gran Ejército Realista, que, fiel a España, pre-tendía terminar con todo intento de libertad. El ejército comandado por Canterac era aterrador: 6.500 soldados de infantería, 1,300 jinetes y nueve cañones. Al frente, los patriotas, que, al mando de Bolívar, contaban con 7,900 soldados de infantería, 1,000 de caballería y seis piezas de artillería.

Pampa de Junín. 6 de junio de 1824. Cerca de las 3 de la tarde se iniciaron los ataques. Pasó poco tiempo para que la implacable caballería realista tome la ventaja y vaya configurando lo que Caja Huancayo Perú 21



parecía ser una inevitable derro-

lecciones para esta nación inci-

piente. Así lo cuenta el general EP

luan Urbano Revilla, presidente

del Centro de Estudios Histórico Militares del Perú: "Si bien la or-

den que le habían encomenda-

do era ya retirarse, Rázuri hace

una apreciación de la situación

y ve que los realistas ofrecían un

descuido de su retaguardia y un

flanco. Entonces le recomienda

al coronel Isidoro Suárez que era

el momento de cargar. Suárez re-

conoce que es también lo mejor.

Entonces, agarra a los realistas por la retaguardia y por el flanco. Canterac se quedó desprotegi-do y vino su derrota. Así se dio la ta de los patriotas. Sin embargo, aparecería la figura del oficial patriota Andrés Rázuri, quien, con su actuar, escribió una serie de victoria patriota, el preludio de nuestra libertad"

NECOCHEA, ENVÍA

A LA CABALLERÍA IDETENGAN A LOS

REALISTAS!

¿En qué medida replantear una decisión con valentía puede cambiar el porvenir de una nación? Rázuri nos plantea una reflexión vigente 200 años después. En tiempos de dictaduras como la venezolana o cuando huestes extremistas acechan, recordamos su actuar y la del ejército patriota a través de una historieta que llega de la mano con Perú21 este 6 de agosto. Im-





#### **MECHAÍN DOROTEO, ILUSTRADOR**

"Espero que el lector tenga la misma percepción que tuve yo cuando me metí en la historia"

Mechaín se aleja un poco de la caricatura para adentrarse en lo que ocurrió hace 200 años en la Pampa de Junín.

#### ¿Cómo fue el proceso de investigación para la historieta?

El guion necesitaba una investigación profunda. La base de toda historieta primeramente es su guion y armarlo fue el primer reto. Lo trabajamos junto a Nebver San Martín. Encontramos diversos episodios, como el del oficial José Andrés Rázuri, un personaje importante en la Batalla de Junín. . Era necesario, entonces, introducirlo en el guion. También el proceso pasó por conocer cómo eran los sables, las espadas, las armas de la época. Lo mismo con los uniformes, ya que había varios grupos den-tro del gran Ejército Libertador, como Los Granaderos de Colombia, los Húsares del Perú y otras agrupaciones más, Investigamos por diversas fuentes, ya que deberíamos ser muy exactos porque la historieta es a color; además, muestra escenarios reales, como la laguna Chinchaycocha. Luego de todo ese proceso de investigación, mostramos el guion a la historiadora Natalia Sobrevilla, para así tener su aprobación

#### ¿Cuál fue el mayor reto al ilustrar esta historia?

Hacer una historieta de por sí ya es algo complicado y, si a eso le sumamos que es de un hecho histórico, pues la com-plejidad aumenta. El reto para mí fue ese, hacer una historieta lo más pegada a lo que realmente ocurrió en la Batalla de Junín, por todo lo que implicaba. Si hablamos del tema del dibujo, pues ahí tengo cierta práctica en hacer viñetas y plantear las escenas.

Luego de varios días de bucear en la historia y conocer a profundidad este hecho, ¿cuál conside-

#### ras que fue el valor más importante de la victoria patriota de Junin?

El sacrificio de los soldados peruanos y extranjeros, por la li-bertad que era tan anhelada para la época. Perecieron también muchos peruanos que no aparecen en la historia por cuestión de espacio, así como otros detalles notables. Por ejemplo, había peruanos que tenían que cargar los alimentos para los soldados, cargar las mulas. Ellos tenían que ir a pie e incluso cruzar ríos. Llevando el cargamento incluso muchos de ellos murieron. Fue un sacrificio en conjunto y monumental.

#### Hablemos de lo hecho por el oficial José Andrés Rázuri.

Me impresionó su capacidad como soldado para darse cuenta de un detalle importante en medio del terreno de batalla, el cual fue el descuido de la retaguardia del enemigo. Se da cuenta y decide por cuenta propia avisarle al coronel superior de que era el mo-mento de atacar. Posteriormente el general La Mar indicó que, si no hubiese ocurrido la victoria, Razuri posiblemente habría sido fusilado, pero recibió felicitaciones, como correspondía. Comprendió el escenario, estuvo preparado.

#### Este hecho histórico llega en historieta. ¿Cuál es el valor que encontrará el lector bajo este for-

Yo espero que el lector tenga la misma percepción que yo tuve cuando me metí en la historia. Me pareció increíble y fascinante. Entré de inmediato en una especie de flow con la historia de la Batalla de Junín y no quería parar hasta acabarla. Es, más o menos, como meterte a una película y ver el desenlace. Elaborarla ha sido una experiencia muy bonita porque me ha permitido conocer detalles

## **DEPORTES**



11:00 Cristal vs. Mannucci 13:10 U. Comercio vs. Melgar 15:20 ADT vs. A. Grau 20:00 Universitario vs. UTC

■ DEFINIRÁ ELLUNES. Alonso Correa disputará la semifinal de surf este lunes, luego de una nueva postergación,



LA REINA DEL WINDSURF. María Belén Bazo fue la primera windsurfista olímpica peruana, y ayer obtuvo su mejor resultado



■ CON LA FRENTE EN ALTO. Nicolás Pacheco, sexto en skeet.

Perú ha ganado cuatro medallas en la historia de los JJ.OO. Tres se ganaron en tiro, incluyendo una de oro en Londres 1948, y una de plata en voleibol femenino, en Seúl 1988.



■ REVANCHA. Kimberly García volverá a marchar el miércoles

# **'SIEMPRE** TENDREMOS PARÍS'

Los peruanos la vienen rompiendo en París. Definitivamente, esta será una Olimpiada que quedará en la historia del deporte peruano ¡Gracias, muchachos!

ANTONIO HUME

Tan, pero tan cerca, Unos milímetros por encima de un plato volando por el aire; tan solo unos pocos segundos por detrás de la vela de una italiana; o simplemente un mal día, en el que ponerse en marcha no se sintió tan natural como siempre

A los Juegos Olímpicos de Pa-rís les queda una semana, y, hasta ahora, las actuaciones de la delegación peruana, sin duda alguna, han estado más que a la altura. Dicho esto, también es imposible esconder la tristeza y la bronca, más aún, habiendo estado tan cerca de un podio, de la gloria. Sin embargo, la decepción es, definitivamente, un sentimiento de masiado ingrato con la participación de nuestros muchachos en Francia. Lo que vienen haciendo nuestros valerosos deportistas en París —como también en las aguas de Marsella y las olas de Teahupo'o en Tahití— es digno de admiración.

El sexto puesto que consiguió Ni-colás Pacheco en la final de tiro skeet el día de ayer le otorgó el segundo diploma olímpico de su carrera, y cuarto para los peruanos en estos Juegos. De esta forma, el 'Team Perú' igualó ya su desempeño en la última olimpiada. Toda una hazaña, especialmente en un certamen en el que se están rompiendo múltiples récords.

Hablando de hazañas, la aventura olímpica de María Belén Bazo podría bien haber sido sacada de un guion de Hollywood. En Tokio 2020, se convirtió en la primera olímpica peruana en representarnos en windsurf, pero, tres años después, no había logrado clasificar a París Dios es peruano, y una suiza se bajó,



A los Juegos Olímpicos de París les queda una semana, y, hasta ahora, las actuáciones de la delegación peruana, sin duda alguna, han estado más que a la altura".

dejando un cupo para 'Mabe', al cual le sacó el jugo, enorgulleciendo casi hasta las lágrimas a los madrugadores que sintonizaban su carrera, y al resto del país, que tuvo que apren-der un poquito sobre navegación.

Fue, ciertamente, una pena que Kimberly García no pudiera alcanzar su verdadero nivel, superlativo y merecedor de un bicampeonato mundial de marcha atlética. La laureada atleta peruana aquejó problemas estomacales que habrían deshabilitado por completo a cualquier simple mortal, y se las arregló para conseguir un dignísimo decimos ex-to puesto en la prueba de 20 km. Al mismo tiempo, la jornada no fue del todo negativa, pues Evelyn Inga ganó un diploma olímpico con su octavo puesto, mientras que Mary Luz Andía obtuvo un asombroso duodécimo puesto. García, no obstante, tendrá una segunda oportunidad de tentar el podio olímpico, cuando dispute, junto a César Rodríguez — quien no pudo completar la carrera de 20 kilómetros debido a, curiosamente, problemas estomacales también—, el maratón de marcha en la modalidad de relevos mixtos, el próximo miércoles 7 de

Y es que aún queda mucho por recorrer. Stefano Peschiera mantiene muy buenas posibilidades en el dinghy masculino —competencia en la cual pelea la punta actual-mente—, Daniella Borda comenzó con pie derecho su participación en el skeet femenino, y a Florencia Chiarella y María Alejandra Bramont-Arias les queda aún mucho por sudar. Además, el próximo fin de semana, llega el turno de los maratonistas: el medallista panamericano Christian Pacheco correrá el sábado 10, y Gladys Tejeda, Luz Mery Rojas y Thalía Valdivia harán lo suyo el domingo.

#### CON HAMBRE DE GLORIA

La historia de Alonso Correa en estas inolvidables olimpiadas aún no termina de ser escrita. El surfista peruano ha visto más reprogramaciones que olas en Tahití debido al mal clima, pero, por fin, se determinó que las semifinales de surf masculino se llevarán a cabo mañana, a partir del mediodía (horario aún pendiente de confirmación por parte de la organización esta mañana).

Alonso tiene en su tabla, hoy por hoy, la posibilidad más plausible de traer una medalla de vuelta a Perú, la primera en 32 años, luego de la plata conseguida por Juan Giha en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Todo el país estará pendiente, pues el premio es más que anhelado. Sin embargo, nuestros muchachos ya nos llenaron de orgullo. Después de todo, pase lo que pase de acá al próximo domingo, 'siempre tendre-





Tu nuevo diario digital.



Recibe todos los días minutos después de la medianoche por correo o por WhatsApp tu diario Perú21.



ÚLTIMA PALABRA

# París: menos pose, más deporte

JAIME BEDOYA Periodista

al como el pato a la naranja, ofender al gusto burgués es una especialidad francesa. Rimbaud, Baudelaire hicieron poesía de ello. Con una audiencia mundial pendiente de la inauguración olímpica y con un presupuesto de 122 millones de euros a disposición del arte del incordio, no podía dejarse pasar la oportunidad de practicar la provocación. Con mayor razón cuando hay viento a favor de una agenda progresista que avanza punzando nervios conservadores o simplemente nervios normales, categoría doméstica que los comisarios de la corrección presumen facha.

Esta incitación francesa, deleite de

Esta incitación francesa, deleite de cultos con Wi-Fi, no podía ser más oportuna para quien la financiaba: el alicaído gobierno de Emmanuel Macron. Aislado políticamente y magullado en las últimas elecciones en las que cedió terreno ala extrema derecha, su popularidad ha bajado 11 puntos. No está a niveles Dina "tu mamá" Boluarte, pero es una caída sin paracaídas desde la torre Eiffel.

Paso previo a la pasarela trans olímpica, estampa controversial por lo desubicada antes que por antirreligiosa, fue desalojar a los verdaderos habitantes de las riberas del Sena. Levantaron en peso a los indigentes, vagabundos y borrachos—los clochards—que habitan a lo largo del río. Mientras veían la inauguración por televisión deben haberse preguntado por qué no desfilaban ellos con sus botellas, ya que de inclusión iba la cosa, en vez de hombres con barba y entacos

El problema de Macron con su país es personal: lo odian. Lo consideran arrogante e incompetente, explosiva mezcla, a lo que se le suma promover el retraso de la edad de jubilación, hecho imposible de generar simpatías en gente bien nacida, sea de derecha o de izquierda. Sucumbir electoralmente ante la derecha más recalcitrante ha sido la cereza podridaen esa torta que sus exsimpatizantes progres y a no quieren comer.



Qué mejor digestivo para aliviar ese rechazo que una dosis extrema de inclusión posturera alo bestia. De esas que el espíritu de manada indica que hay que apoyar porque, si no lo haces, te cancelan.

La sociedad francesa tiene temas urgentes de exclusión. Se dan en su nervio deportivo, la selección de fútbol. Los racistas critican la presencia de afrodescendientes. Ven pellejos, no franceses. Así de bruto es el pensamiento obtuso. Priorizar sobre asuntos reales a los protagonistas de un reality sobre drag queens no es sustancia. Es pose y lentejuelas.

AÍdesatino se le sumó la velada referencia a la última cena, que los ilustrados aclararon era una alusión a una bacanal dionisiaca. Digamos que es cierto. Si el exceso, el trago y el festín están vinculados a lo deportivo, entonces nuestro valor Christian Cueva debería haberllevado la antorcha olímpica en vez de un transgénero. Él sabe de bacanales.

Si un progre tiene el derecho a ofender, un católico tiene el derecho a sentirse ofendido. Es lo que habría pasado con los musulmanes de haber desfilado drag queens con burkas abanicándose coquetamente con un Corán. Pero ellos no ponen la otra mejilla. Cuando a los de Charlie Hebdo se les ocu-

Cuando a los de Charlie Hebdo se les ocurrió en 2015 la madre de todas las ofensas culturales—publicar caricaturas de Alá cuando la fe musulmana prohíbe hacerlo—, la respuesta fue bárbara y asesina. Un comando terrorista de Al Qaeda asesinó a 12 personas como represalia. Los de Charlie Hebdo han vuelto a la carga a propósito de la ceremonia de inauguración de las olimpiadas. La portada de su número alusivo es la imagen de un culo gigante flotando sobre el Sena, de cuyo ano aparece un cantante de sexualidad fluida. El titular: ¡La ceremonia de clausura será aún más bella! En las páginas interiores se burlan de las pretensiones intelectuales e incoherencias inclusivas del



Si el exceso, el trago y el festín están vinculados a lo deportivo, entonces nuestro valor Christian Cueva debería haber llevado la antorcha olímpica en vez de un transgénero. Él sabe de bacanales".

evento. Cuando eres valiente, lo eres ante todos, inclusive ante los que piensan como tú.

La fluidez de género como virtud está acarreando controversias mayores en estas olimpiadas. La boxeadora argelina Imane Khelafi nació y es mujer, pero tiene una condición que la aproxima biológicamente a un hombre. Su organismo lleva una cantidad de testosterona que una mujer normal, existen, no tiene.

Eso no la hace ni hombre ni trans. Pero, cuando una mujer se enfrenta a Khelafi, se está enfrentando contra una biología masculina que, además, ha entrenado sus músculos para potenciar aún más la ventaja. Esa no es una pelea justa en ninguna parte.

Si lo que se trata es de incluir, que se agregue una nueva categoría para personas de intersexualidad biológica, de igual a igual. Inclusive se podría agregar una categoría transexual donde podrian competir las polémicas nadadoras conversas que reman con la ventaja de tener quilla.

Estamos perdiendo tiempo en asuntos que nada tienen que ver con el propósito olímpico: más alto, más fuerte, más rápido. Y mientras nuestro patetismo vernacular nos revela burócratas miserables pidiéndoles cuentas a deportistas que se las arreglan como pueden para sudar representando al pais. ¿Qué importancia tiene ante esto un gordo pintado de azul rodeado de drag queens? Ninguna verificable sin ayuda de microscopio.

La única pose digna de valor deportivo es la de la gimnasta italiana Giorgia Villa, medalla de plata en París. Auspiciada por un producto icónico italiano, el Parmegianni Reggiano, corresponde este apoyo posteando fotos suyas en las olimpiadas posando al lado de moldes de queso.

À ver si algún productor de tamales, papas o pollo a la brasa se anima a apoyar a nuestros atletas en las olimpiadas de Los Ángeles 2028.